## el Periócico

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

## El absentismo laboral repunta en Aragón en la era pospandemia

En 2023 llegó al 6,8% y se consolida una pronunciada curva al alza desde el año del covid • El aumento de los permisos, el deterioro en la Atención Primaria, el afloramiento de la salud mental o la falta de prevención engrosan esta estadística

PÁGINAS 2 Y 3



## Simulacro policial en Plaza Imperial

El centro comercial de Zaragoza fue escenario de la recreación de un asalto a un furgón blindado, en la que participaron alrededor de 200 personas entre agentes, bomberos y efectivos de emergencias

PÁGINA 17

#### CARLOS CANTERO Entrenador del Casademont Zaragoza

«Vamos a tener un equipo más rápido, más intenso y mejor en defensa»

PÁGINAS 40 Y 41 \_\_\_



TEMPORADA 2024-2025

### Maikel Mesa le dice a Cordero que quiere fichar por el Tenerife

El Real Zaragoza ya tiene preparada la propuesta para renovar al canterano Adrián Liso, que sería por cuatro temporadas y con aumento de cláusula y salario

PÁGINAS 36 Y 37 \_\_\_\_\_

#### ENCUENTRO ARAHEALTH

#### Los robots y la Inteligencia Artificial, claves para abordar la longevidad

Permitirán evitar errores en los tratamientos y detectar dolencias en fases tempranas

PÁGINAS 8 Y 9

#### TRATAMIENTO DE LIMPIEZA

#### El Ayuntamiento de Zaragoza saca del olvido el Jardín Vertical de Delicias

El consistorio licitará los trabajos para el revestimiento exterior de la torre

| PA | GI | N | Δ | 1 | 4 |
|----|----|---|---|---|---|

#### CONCURSO DE ACREEDORES

#### Juguettos se quedará con las marcas y las patentes de Imaginarium

La empresa alicantina se impone a Toys R Us y ATAA en la subasta

PÁGINA 13 \_\_\_\_\_

#### LOS PROBLEMAS DEL MERCADO DEL TRABAJO

## Las ausencias del trabajo escalan en Aragón tras el covid

La tasa de absentismo alcanza el 6,8%, el máximo del último decenio, a rebufo de la ampliación de permisos laborales, el colapso en la atención primaria y la falta de prevención

MARCOS CALVO LAMANA

Zaragoza

Los empresarios están que trinan por un rampante absentismo laboral que pone en jaque la ya de por sí mellada productividad española. En Aragón, la ausencia a los puestos de trabajo escaló en 2023 hasta el 6,8%, un repunte de ocho décimas sobre el año previo que consolida una pronunciada curva al alza desde la pandemia. Los datos del Ministerio de Seguridad Social destacan que a lo largo del año pasado se abrieron en la comunidad más de 400 procesos de incapacidad temporal por cada 1.000 trabajadores, lo que toca máximos desde 2013. Y aunque no hay datos registrados en Aragón, desde la patronal Cepyme aseguran que en España hay un millón y medio de trabajadores que no acuden a diario a su puesto de trabajo.

Desde la atalaya de los datos, los informes de las consultoras y de las mutuas, la queja del empresariado obtiene el aval. Sin embargo, el debate es poliédrico y contempla múltiples aristas, como el afloramiento del reconocimiento de la salud mental (crece un 120% desde 2016) como enfermedad incapacitante, la motivación de las nuevas generaciones para dedicar su vida y obra a un puesto de trabajo, la ampliación de los permisos laborales (paternidad y maternidad, menstruación dolorosa, etc.) o el colapso en la atención primaria y en las mutuas para evaluar con atención los accidentes laborales.

«Los datos apuntan a que a partir de la pandemia hay más bajas por incapacidad temporal, pero la clave está en si la baja está justificada o no, y lo cierto es que tenemos una carencia de datos pormenorizados para analizar la nueva realidad del mercado laboral. Sabemos que casi el 80% del cómputo del absentismo es por incapacidad temporal, pero ¿una incapacidad temporal es absentismo?», reflexiona David Moral Martín, coordinador del máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad de Zaragoza, que habla del diálogo social como la herramienta que debe abordar esta nueva realidad «que ocupa y preocupa a todo el mundo», razón por la que fue pieza clave del V acuerdo.

Sin embargo, absentismo no es ausentismo y presentismo, pues el indicador puede llevar a equívoco al mezclar bajas por accidente laboral con permisos por maternidad y paternidad, por menstruación dolorosa, créditos sindicales, etc. La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el absentismo laboral como «una situación en la que el trabajador no se presenta en su lugar de trabajo, o acude menos horas de lo estipulado, cuando desde la organización se esperaba que acudiera, o permaneciera todo el tiempo en dicho lugar».

#### Las cifras

400

El año pasado hubo 400 procesos por incapacidad por cada 100.000 trabajadores.

120%

Las incapacidades por salud mental se han incrementado un 120% entre 2016 y 2023, tanto por razones extralaborales por riesgos psicosociales.

De hecho, la mayor parte de las ausencias al puesto de trabajo se producen por bajas asociadas a trastornos leves que ocupan una recuperación inferior a los cuatro días. Del total de procesos por incapacidad temporal iniciados en Aragón durante todo 2023, el 67% le salieron gratis tanto a las empresas como a la Seguridad Social, dado que por incapacidades de tres días o menos el trabajador no tiene derecho a prestación.

De hecho, el índice por contingencias comunes se sitúa en 406 nuevos procesos por cada 1.000 trabajadores protegidos en los gestionados por mutuas (un 17% más que en 2019) y en 358 entre los protegidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (un 35% más).

#### Un problema al alza

Creen los empresarios que el problema es «importantísimo», sobre todo en la pequeña y mediana empresa, donde suplir la baja es más complicado en el cuadro de la plantilla. Desde su patronal autonómica, Cepyme Aragón, cargan contra lo que definen como el ausentismo, el «yo decido cuándo me ausento de la empresa», un hecho a lo que contribuyen las políticas sociales del Gobierno de Sánchez. «Se está confundiendo la ayuda social con la normativa laboral. Los distintos permisos que se están ampliando y creando están muy bien, pero si responden a un problema social, es el Estado a través de sus presupues-

> tos y no la empresa quien debe pagarlo», afirma Carmelo Pérez, vicepresidente de Cepyme Aragón.

Uno de los puntos donde más enfatizan es en el colapso en la atención primaria. «En España se da la paradoja de ser el único país de Europa en el que el que trata médicamente evalúa la baja. Estamos elevando la presión por el



Operarios montan un escenario en una imagen de archivo.

#### Apuntes

#### CCOO Aragón exige a las empresas cambiar el modelo de trabajo ante el calor extremo

El calor tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los grandes caballos de batalla del mundo laboral en los próximos tiempos. Las altas temperaturas obligarán a repensar las jornadas laborales en sectores que trabajan al aire libre o en espacios donde se concentra el calor como los generados por hornos, donde la precariedad genera un cóctel de vulnerabilidades que «pone en riesgo la vida de los trabajadores». Ante la previsión de un verano tórrido después de que La Tierra haya encadenado 12 meses de récord de calor, los trabajadores estarán expuestos a síncopes, erupciones, calambres, agotamiento o golpes de calor «que pueden poner en riesgo su vida», según denunció ayer el sindicato CCOO Aragón al presentar un folleto explicativo sobre los riesgos de trabajar en estas condiciones.

El secretario de Salud Laboral de la central sindical, Luis Clarimón, instó a las empresas a cumplir con el decreto ley aprobado el año pasado en materia de pre-



sistema, el médico, que produce fallos porque el médico no quiere enfrentarse al paciente. No todo es incapacitante y está habiendo un coladero», denuncia Carmelo Pérez.

Parecido opinan en la CEOE Aragón, desde donde insisten el absentismo se genera por una incapacidad transitoria que la atención primaria trata «de forma deficiente», con incrementos en las listas de espera que hacen que los procesos de baja «se demoren» por la falta de medios en el INSS y las carencias en medios sanitarios, según explica Salvador Sánchez, presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la patronal de los empresarios.

No están nada de acuerdo los sindicatos, que hacen una defensa cerrada de los derechos laborales adquiridos. «Debemos partir de dos bases. La primera, que cuando se habla de absentismo se meten todos los derechos laborales reconocidos y eso no tiene mucho sentido. La segunda, que la baja laboral te la da un facultativo para recuperar tu salud y evitar que trabajes en la

Cepyme critica que las políticas sociales «se hagan a costa de la empresa»

«La baja laboral se otorga para recuperar la salud y eso es inapelable», dicen desde CCOO

fábrica mientras estás enfermo como pasaba en el siglo XIX. En este punto, ¿están acusando los empresarios a los médicos de prevaricación?», cuestiona Luis Clarimón pidió a los ntamientos facilitar el lanto horario de determidos trabajos en los periode elevadas temperatudo a la Administración que

gón, José de las Morenas, incide en que en el incremento de las bajas laborales influye sobremanera el aumento de la siniestralidad laboral, que aflora mucho más allá de la mortal. Además, apunta a la infradeclaración de enfermedades profesionales. A paliarla debería contribuir la puesta en marcha de la red de médicos centinelas incluida en la Estrategia Aragonesa de Seguridad y Salud Laboral, vigente hasta 2027.■ Dos trabajadores zaragozanos relatan sus accidentes laborales y las dificultades que atravesaron para conseguir los papeles de la incapacidad por enfermedad del trabajo. Ninguno de ellos logró que se le reconociera como tal las dolencias, que quedaron en enfermedades comunes.

## «Ya ni hacemos partes de accidente porque no te hacen caso»

Jaime Galindo

M. C. L. Zaragoza

Han pasado 12 años desde que Carlos Casanova, un repartidor de una empresa logística que opera en Zaragoza, tuvo un accidente con su moto mientras entregaba un paquete. Un perro se le cruzó por la Gran Vía y se rompió el manguito rotador del hombro izquierdo, entre otras contusiones y lesiones leves. Acudió a la mutua, que le refirió que su dolencia no podía atribuirse a un accidente laboral. «Me dijeron que era propio de una enfermedad degenerativa. No tenía sentido: ¡tenía 28 años!», lamenta Casanova, que arrastra todavía la dolencia y el entramado burocrático al que se hace frente al pedir una baja laboral.

Tras el accidente, la empresa le adaptó el puesto de trabajo y empezó a operar en el almacén. Casanova convivió con dolores, tratamientos y sesiones de fisioterapia mientras intercalaba algunas bajas cuando la molestia se apoderaba del brazo. «Después de la primera operación estuve un año de baja y tras la segunda, unos seis meses. Llegaron a decirme que tendría que convivir con el dolor toda la vida, pero que eso no se debía al accidente de la moto. Cuando se me inflamaba, no podía levantar el brazo y tenía que pedir la baja otros dos o tres meses, y así una y otra vez», explica el trabajador.

En julio de 2022 sufrió un tirón y una capsulitis que derivó en calcificación del hombro. «En la mutua me dijeron que tenía el hombro averiado y que me fuera a la Seguridad Social, porque era una enfermedad común por el desgaste del hombro. Ahora estoy a la espera de que me operen otra vez, pero no tiene ningún sentido», dice Casanova.

Un caso similar relata Pilar A., una zaragozana que trabaja desde hace 27 años en una auxiliar del automóvil en el cinturón de Zaragoza. Un día le dio un tirón en la mano y el agarrotamiento le subió al codo. «Era bastante evidente

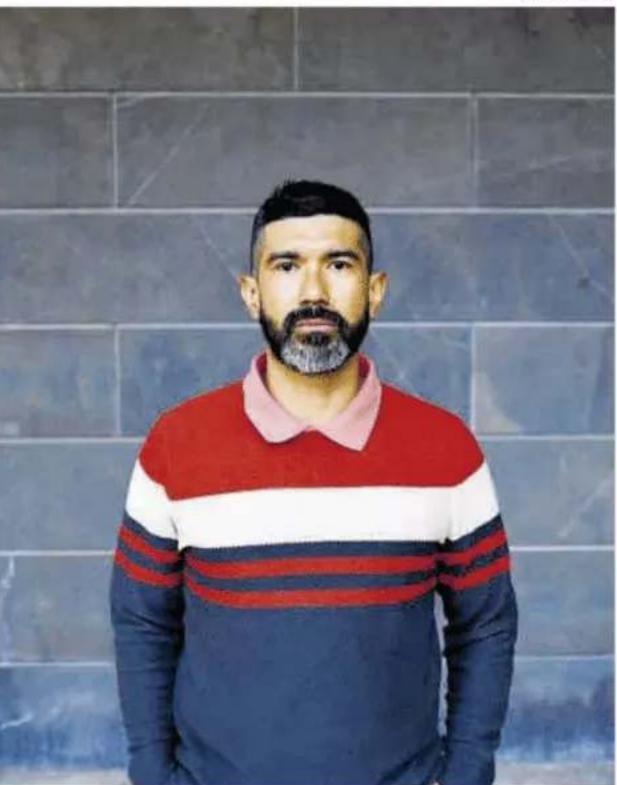

Carlos Casanova sufre una dolencia provocada por un accidente laboral.

que era una tendinitis por accidente laboral y así me lo reconocieron los servicios médicos de la empresa. Tardé 15 días en ir a la mutua porque seguía trabajando al estar la plantilla en una situación algo excepcional, con un erte, y cuando me atendieron, pese a que la propia médico me reconoció que era una enfermedad por trabajo, el ordenador no le dejó tramitar la baja laboral», explica Pilar.

La trabajadora se fue de vacaciones de Navidad sin haber tomado la incapacidad temporal esperando recuperarse en esas semanas, pero el dolor no remitió. «Al
final acabé yendo a mi médico de
cabecera porque en la mutua no
me daban la baja laboral. Me dio la
incapacidad por motivos laborales
por una epicondilitis, aunque eso
me dio más problemas a la larga
porque la empresa dijo que no tenía potestad para darme una baja
laboral», señala Pilar, que tuvo

que acabar devolviendo unos 1.500 euros por el diferencial de las remuneraciones entre una y otra incapacidad.

«En la cadena de montaje, por el simple desgaste te haces unas lesiones bestiales. Pero ahora nadie hace partes de accidente porque ya está visto que no sirven de nada. Sin embargo, ¿por qué tiene que hacerse cargo la Seguridad Social de un accidente que me he hecho en el trabajo?», reflexiona la mujer por vía telefónica.

Ambos trabajadores presentaron un recurso de aclaración de
contingencia ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, un
proceso mediante el cual se reclama por vía administrativa la determinación por enfermedad común o accidente profesional. Sin
embargo, la resolución se demora
durante meses y los dos trabajadores entrevistados llevan más de
un año y medio esperando la resolución. 

■

vención laboral ante calor extremo, lo que exige adoptar protocolos y cambios organizativos, así como alertar a sus trabajadores de estos episodios. Clarimón pidió a los ayuntamientos facilitar el adelanto horario de determinados trabajos en los periodos de elevadas temperaturas y explicó que ya se ha enviado a la Administración que tienen subcontratas para la prestación de servicios como limpieza y recogida de residuos para que exijan a las empresas el cumplimiento de la normativa y facilitar que no se pueda trabajar en horas de riesgo, incluso adelantar el horario o aplazar las labores.

**EDITORIAL** 

## Sumar y los errores políticos

El proyecto Sumar de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha sumado de nuevo, como ha sucedido desde la ruptura con Podemos, unos malos resultados en estas elecciones europeas, hasta el punto de que Izquierda Unida no ha obtenido eurodiputado. Todo ello ha provocado la renuncia de Yolanda Díaz como coordinadora general del partido pero nadie más ha asumido responsabilidades en el ámbito territorial y tampoco queda claro que, tras ella, alguien más tenga que hacerlo. Pero más que decisiones personales se impone una reflexión organizativa y política.

En Aragón, el espacio político a la izquierda del PSOE deja a Sumar con un contundente retroceso respecto al resultado obtenido en las elecciones generales de julio de 2023 y con muchas incógnitas abiertas a la hora de plantearse esa reflexión que desde Madrid invitaban a hacer desde el minuto siguiente a conocerse los resultados en las europeas del pasado domingo. En la comunidad se destaca que el batacazo ha sido menos que en otras comunidades, que se ha resistido mejor, y que, a diferencia de otros territorios, sigue siendo una opción con más respaldo que Podemos, en caída libre desde las autonómicas y municipales de mayo de 2023. Pero el camino a seguir deja también muchas dudas en el horizonte. CHA, que lidera el proyecto de Sumar en Aragón, con Jorge Pueyo como cara más visible en la comunidad desde que consiguió el acta de diputado en el Congreso, está obligada a abrir ese espacio de reflexión interna. Primero por ser un partido con una dilatada trayectoria en el territorio que conviene preservar y segundo porque quizá llega el momento de decidir si esta confluencia que decidió convertirse en partido político el año pasado sigue teniendo sentido ahora o ha cometido demasiados errores en el camino. Y no cabe duda de que estará mirando de reojo lo que suceda en otras comunidades, cómo afrontan ese mismo análisis formaciones con las que ha ido de la mano en los últimos años como Compromís en la Comunidad Valenciana. Ese efecto de arrastre que puede ser decisivo.

Tampoco escapará a esa reflexión Izquierda Unida, un partido que durante décadas ha sabido aglutinar las distintas sensibilidades internas y que apostó muy fuerte por Sumar y esa necesidad de unidad de la izquierda. Además, el distanciamiento de Podemos no era algo desconocido para ellos en Aragón, llevan años haciendo la guerra por su cuenta y tampoco les ha ido mal a ninguno de los dos. Ni a Chunta, hasta el 2023. Pero en el caso de IU, su discusión sobrepasa las fronteras de la comunidad, será de ámbito nacional el rumbo a seguir y no se antoja un debate sencillo.

Pero lo que se ha constatado con Sumar, dentro y fuera de Aragón, es que la dificultad organizativa es siempre la misma, cómo crear una organización unitaria a la izquierda del PSOE existiendo tanta pluralidad en ese espacio en las comunidades autónomas. Esta dificultad estructural se ha agravado por la ruptura de Podemos y el nacimiento de Sumar, una ruptura con un componente muy de tipo personal pero que, como se ha visto en las elecciones europeas, amenaza incluso con dividir territorios que se consideraban feudos del partido de ámbito no estatal.

Pero no se puede achacar el varapalo de las europeas solo a errores organizativos. También se han dado errores propios y de carácter personal. Por ejemplo la apuesta por una candidata que liderara el proyecto europeo que era una completa desconocida para el electorado aragonés. O que la voz de la candidatura en Aragón fuera otra vez una persona vinculada a CHA sin opciones de obtener plaza en el Parlamento europeo. Quizá todo sume para que el resultado fuera el que fue.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

#### el Periódico

#### PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU Directora gerente: Cristina Sánchez, Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administra-

ción, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

### Perder

Por aquel entonces yo no sabía que con los años nos volvemos intransigentes y solo entendemos las cosas cuando nos dan la razón

Vivimos rodeados de violencia y convivimos con ella de forma muy razonable, expuestos como estamos a que, tras una discusión por cuestiones cotidianas, como pueda ser la hora del almuerzo o un gesto malinterpretado, se produzca una bronca descomunal. Eso mismo pasó hace unos días en Huesca cuando un trabajador golpeó a otro con un martillo por un desacuerdo en la hora del al-

muerzo y es que tan mal sentimos que en ocasiones, demasiadas, solo sabemos expresamos con violencia y gritos. Cuando era pequeña veraneaba en Oropesa del Mar en una urbanización que se llamaba apartamentos Galeón y uno de los recuerdos más claros que tengo, apenas tendría seis o siete años, fue la pelea que tuvieron dos padres de la urbanización a raíz de una riña que habían tenido sus hijos, una cosa de críos

que no debería haber ido más allá, pero cuando uno de los niños subió y le dijo a su padre que el del segundo le había insultado, el padre no dudó en bajar a su coche, abrir el maletero y sacar unos nunchacos y presentarse en la casa del otro padre y agredirle. Los niños estábamos abajo, en la zona donde estaban los aparcamientos que eran abiertos y donde jugábamos y donde aquella tarde escuchábamos los gritos que venían desde la segunda planta mientras nosotros permanecíamos

en silencio y sin jugar y sin saber qué hacer o a quién llamar. En ese instante el padre del segundo apareció con el pelo muy desordenado y tras él apareció el padre del otro niño con los nunchacos, jurando que iba a matarlo. Aquello me conmovió de tal forma que me eché a llorar y antes de que se produjera un golpe fatal aparecieron dos de los chicos mayores y consiguieron detener la imagen.

> Recuerdo que cuando pudieron separar a los padres el silencio se hizo muy duro y de repente cayó la noche y nadie conseguía entender cómo dos padres que llevaban veraneando años y años en la misma urbanización, compartiendo fiestas y cumpleaños, podían desatar tanto odio, deseando incluso la muerte del otro.

Por aquel entonces yo no sabía que con los años nos volvemos intransigentes y solo entendemos

las cosas cuando nos dan la razón, porque perder no es estar triste o alegre, sino ser un tipo turbio al que los otros no quieren porque trae desdicha y malas horas. Aquellos padres solo querían que sus hijos no fueran unos perdedores y fueron ellos los que nos enseñaron la forma más primaria de ser un perdedor.



#### LAS RADIOGRAFÍAS

**EL TRIÁNGULO** 

ÁNGELA

LABORDETA

#### Falta un diagnóstico claro sobre las bajas laborales

El absentismo laboral necesita desde hace años, desde la pandemia, un diagnóstico claro sobre lo que está ocurriendo y la mejor receta para revertir la tendencia al alza. Para las empresas, hasta los permisos



Un hospital de día en una mutua de accidentes.

por paternidad engrosan su estadística, aunque no sean bajas por enfermedad. Y para los sindicatos, se debe prevenir más y dar el trato adecuado a dolencias que no se vinculan al trabajo pero sí están relacionadas con él. Así no habrá soluciones.

#### Las nuevas tecnologías en el día a día de los mayores

Las nuevas tecnologías pueden tener un papel protagonista dentro de unos años en el día a día de las personas mayores. No solo para los cuidados sino para la mejora de sus condiciones de vida. La robótica o la



Jornada organizada ayer por Arahealth en Zaragoza.

inteligencia artificial trabajan ya en una labor que tradicionalmente ha recaído en las familias con una innovación que abre una interesante puerta que, no obstante, no sustituirá a la mano humana, que es la que mejor sabe ejercer esos cuidados.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Javier Fajarnés (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.183 Depósito Legal Z2126-90. Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

el Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024

#### Verano con apellidos



Al verano le sobran apellidos y que tantos oficios determinen cuándo entra y cuándo sale, como si en vez de una estación fuera un tren. No hemos llegado al astronómico -el del calendarioy desde que empezó junio estamos en el meteorológico que se vuelve otoño el 1 de septiembre. El verano turístico no respeta ni las navidades en Canarias. El sector tiene en el verano la esbeltez de la temporada alta más larga y defiende la desestacionalización, una abolición de las estaciones, en la práctica una estivalización. Los archipiélagos españoles trabajan durante tres estaciones en el veraneo, cada año con más éxito. El turismo es veraneísta.

Por nuestro lugar en el mundo, el verano boreal que tiene el prestigio del primer mundo. El verano austral queda a 6 meses y 12 horas de vuelo al sur, si no lo motosierra Milei, capaz de desregular las estaciones, como hace nuestro sector turístico donde puede, ajeno al estiaje al que somete al resto de los vecinos.

Para la población, el verano es una estación psicológica, un estado de ánimo, un periodo de iniciaciones, el antónimo de la cotidianidad, una fábrica de recuerdos, la mayor factoría de ocio, una panzada de expectativa alimentada por publicidad favorable al milagro antigrasa de la operación bikini, a la subida de consumo por rebajas, a la hidratación de la piel puesta a secar al sol, al sandaliaplanismo, a la óptica oscura, al frío alto y rubio de la caña, a la novela boba y al insecticidio indiscriminado.

El verano luctuoso que abre el chupinazo inverso del balconing y alcanza su ferragosto en los accidentes de desplazamiento corto por carretera secundaria, el que recuenta en playas y piscinas la desgracia de divertirse en la sumersión sin ser especie anfibia, será cada vez más un púgil de golpes de calor para obreros y deportistas y un asesino en serie de ancianos que se deshidratan. Al cambio climático le falta un relato como el del invierno que mataba de frío antes de que la sociedad industrial dominara la calefacción.

## Democracia y valores

El sufragio universal no es el único factor que nos permite afirmar que tenemos una democracia plena

**EL ARTÍCULO DEL DÍA** 

RAFAEL

SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Estamos viviendo un clima de polarización y crispación continua en el ámbito de la política. El elevado tono y las voces de algarabía que los políticos están propalando unos contra otros es muestra evidente de los tiempos convulsos que asolan a nuestra sociedad. Esta forma de hacer política puede tener efectos deletéreos para nuestra democracia. Aunque si lo pensamos bien, tal vez podríamos decir que en realidad nuestra democracia se encuentra en una situación claramente mejorable. El

sufragio universal, ese derecho a votar que ejercemos para elegir a los gobiernos no es el único factor que nos permite afirmar que tenemos una demo-cracia plena. Hay personas que se les llena la boca diciendo que son demócratas, pero en su vida real los valores de la democracia están muy alejados de su comportamiento.

su comportamiento.

Necesitamos una
educación política basada en los valores que apor
cracia. Todos estamos invo

sada en los valores que aporta la democracia. Todos estamos involucrados en organizaciones sociales que nos permiten aprender dichos valores si ponemos el empeño correspondiente. En las organizaciones sociales en las que estamos inmersos, desde la familia, la escuela, la empresa, el sindicato, el partido político o cualquier tipo de asociación es necesario vivir una serie de valores que nos permiten vivir en comunidad de manera armónica. Es en estos escenarios donde nos socializamos y crecemos como personas. El funcionamiento de la vida social está muy normativizado, disponemos de leyes escritas que nos dicen cómo debemos actuar frente a muchas situaciones de la vida, pero también hay muchas formas de comportamiento necesarias que no están escritas ni legisladas, pero que son un factor de gran importancia en el desarrollo social. Me refiero a muchos valores que son consustanciales con el concepto de democracia y que muchas personas no los vivimos.

Para vivir la democracia de una manera plena y coherente con los ideales de humanización necesitamos una generosidad individual y colectiva capaz de asumir los valores que protegen y dignifican a las personas. El funesto error de creerse en posesión de la verdad absoluta, instalarse en los radicalismos y dogmatismos, imponiendo a los demás el propio pensamiento lleva a la pérdida de la credibilidad social, la desconfianza en las instituciones y el desprecio de la política. Suscitar el miedo como arma política para derrotar al adversario ideológico es un insulto a la inteligencia de la gente, es un error de quienes desean hacer adeptos ciegos para que militen religiosamente en los partidos políticos que se convierten en máquinas del poder, con un líder-dios al que se aclama y adora, es convertir la

política en otra religión, con dogmas y creencias absolutas, donde no cabe discrepar, porque de lo contrario es entrar en el infierno de la reprobación y de la indiferencia.

Tengo la certeza de que nuestra sociedad, de manera abrumadora, ejerce la ciudadanía con un buen talante, pero atravesamos tiempos convulsos alen-

tados por los partidos políticos que con sus estrategias electorales infectan la vida social. Por ello, me permito sugerir la necesidad de que, en la familia, en la escuela y en todas las organizaciones sociales, se potencie la educación en valores. Que las relaciones humanas puedan sustentarse en el respeto, la tolerancia, el diálogo, el consenso, la libertad de expresión, la solidaridad, la comunicación, etcétera. En definitiva, educar el carácter cívico desde una perspectiva integral, que afecte a la totalidad de la persona en sus dimensiones humanas, sociales y éticas, que sea capaz de promover y conseguir una ciudadanía activa, participativa, libre, crítica, justa y responsable.

El funesto error de creerse en posesión de la verdad absoluta lleva a la desconfianza en las instituciones y el desprecio de la política

Rafael Sánchez es antropólogo y pedagogo social



CON SENTIDO/SIN SENTIDO HERNÁN RUIZ

Europa ha muerto, cantaban Ilegales en 1983. El domingo la enterramos, al menos en su versión del pacto antifascista de posguerra que la unió y pacificó. Ahora los neofascismos, travestidos de variopintos disfraces, se han quedado segundos tras la derecha plus del PPE (la que prometió integrar a los ultras más «dóciles»). El miedo no es hoy a la confrontación histórica entre europeos, sino a los emigrantes, a la precariedad, al Pacto Verde, a la ampliación de derechos, al islam (el nuevo antisemitismo), etc. La Ilustración ha sido pisoteada por Le Pen en su país natal y en Alemania, el otro puntal del eje europeísta, por jóvenes votantes deslumbrados por el nuevo fulgor del NeoReich de AfD. Las Luces han sido apagadas por la irracionalidad que vehicula egoísmos pequeñoburgueses de una eurociudadanía desorientada y desvalorizada por los relatos más estrambóticos galvanizados desde las redes sociales. En los intersticios de esta inexorable ruina del edificio de la Razón ilustrada anidan los huevos de la serpiente. Los ultras ya no quieren matar Europa (el Brexit ha servido de catarsis), se conforman con seducirla y montarla en su lomo de toro. Como Zeus, también la agasajan con regalos envenenados en forma de promesas incumplibles -la extrema derecha ha bajado donde ha gobernado - o aprovechando la desesperación y cabreo de los europeos (la antipolítica de Alvise y cía). En el colmo del oxímoron de la era postdigital los precarios se entregan a los charlatanes de red, a los sicarios enmascarados del (des)orden neoliberal que les está asfixiando. Todo vale con tal de buscar el chivo expiatorio en los otros, en los más débiles, en los politicuchos, intelectuales y progres. Europa ha sido raptada de nuevo por la vesania que estuvo a punto de hundirla, ¿quién la liberará?■

## Uso, mal uso y abuso de los móviles

En 2019, el neurocientífico francés Michel Desmurger publicó un ensayo extenso, documentado y argumentado, titulado La fabrique du crétin digital. Les dangers des écrans pour les enfants (ed. du Seuil, París). Este ensayo es una llamada de atención, que nos invita a reflexionar sobre el uso, mal uso y el abuso de

las pantallas: televisores, videoconsolas, ordenadores, tabletas y la reina de las pantallas, los teléfonos móviles. Y este libro va dirigido a padres, profesores y autoridades, preocupados y ocupados por la educación de sus hijos, alumnos y ciudadanos.

A pesar de la gravedad e importancia del daño que causan las pantallas, no se han tomado medidas y el daño causado por las mismas ha continuado agravando los desaguisados. Basta con observar el compor-

tamiento de adultos, jóvenes, adolescentes y niños en cualquier momento y lugar: todos están pegados a sus pantallas, ausentes y alejados de los demás seres humanos, con los que comparten tiempo y espacio. Y esta dependencia de las pantallas deja a los usuarios cada vez más aislados y solos. Por eso, podemos preguntarnos si las personas se conectan a las redes sociales porque se sienten solas o, por el contrario, permanecen aisladas y se sienten solas porque están conectadas a las redes durante demasiado tiempo.

Ante esta pandemia de las pantallas y ante los estragos que causan, sin que nadie mueva un dedo para hacerles frente, un alcalde, el nuevo Astérix de la aldea gala de Seine-Port (2.000 habitantes), situada al sureste de la región parisina, ha decidido tomar las armas para resistir a la peligrosa invasión de los teléfonos móviles. Para ello, organizó un referéndum para decidir si se restringía o prohibía el uso de telé-

> fonos móviles en lugares públicos (mientras se camina por la calle, mientras se está sentado en un banco público, se está en una tienda, cafetería o esperando al niño a la salida de la escuela, etc.). Los partidarios de la prohibición obtuvieron una mayoría.

> La aplicación de esta decisión es una medida simbólica: no habrá denuncias ni sanciones y dependerá de la «buena voluntad de los administrados». Ahora bien, las autorida-

des municipales confían en que los vecinos vigilen mucho más cómo utilizan los móviles y, sobre todo, prediquen con el ejemplo a sus hijos. Las pantallas no pueden ser los canguros de los hijos. Éstos lo que necesitan de sus padres es tiempo y que les marquen límites, algo a lo que, en general, los progenitores no están dispuestos. Si no lo hacen, la guerra contra los móviles está perdida. ■

Manuel I. Cabezas es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona



Al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, las vidas de los demás, ya sean los rehenes en poder de Hamás y todavía mucho menos la de los pobres palestinos, parecen traerle al pairo. Ha vuelto a demostrarlo con la última acción de su Ejército, que resultó en la liberación de cuatro rehenes, la muerte de otros tres y la masacre de 274 palestinos, en su inmensa mayoría, mujeres, niños y ancianos.

A los que hay que añadir más de 400 heridos, que, si no mueren antes, quedarán de por vida lisiados o con sus miembros amputados. Mientras tanto, el número de palestinos muertos por los bombardeos israelíes en la operación de Gaza desde el pasado 7 de octubre se eleva ya a 37.000.

Resulta por lo menos obsceno el que en medios internacionales, y no sólo los de Israel, se haya calificado de «triunfo» la liberación de esos rehenes, teniendo en cuenta la magnitud de la matanza acompañante, pero parece que nos estamos acostumbrando a todo.

En muchas ciudades de Israel se celebró con bailes y cánticos lo sucedido aunque es de temer que esa nueva masacre dificulte aún más la liberación de los rehenes que siguen

Brutal liberación



**EL COMENTARIO** 

JOAQUÍN RÁBAGO

en poder de Hamás.

Será en efecto mucho más difícil negociar con ese grupo que Occidente califica de «terrorista» un nuevo intercambio de presos palestinos por rehenes como reclaman, hasta ahora sin éxito, los familiares de éstos.

En el anterior intercambio, que tuvo lugar el pasado noviembre y estuvo acompañado de varios días de tregua, Hamás puso en libertad a 105 judíos, civiles exclusivamente y mayormente mujeres, ancianos y niños.

Aunque dice buscar sólo la destrucción de Hamás, Netanyahu está ante todo interesado en mantenerse en el poder, pues si lo pierde, tendrá que comparecer ante los tribunales de su país por fuertes sospechas de corrupción política. De ahí que le interese prolongar su guerra genocida.

El presidente de EEUU, Joe Biden, mientras tanto trata de conseguir un alto el fuego permanente en Gaza que permita la liberación de los restantes rehenes mediante lo que presentó en un principio como una «propuesta israelí», pero que es en realidad un plan concebido en Washington.

El plan, al que ha dado apoyo el Consejo de Seguridad de la ONU con la única abstención de Rusia y que habla de la reconstrucción de Gaza a cargo de la comunidad internacional, solo ha provocado el desprecio de Netanyahu, quien insiste una y otra vez en que la guerra sólo terminará con la «total destrucción de Hamás».

Queda por ver qué ocurrirá ahora con el abandono por Benny Gantz, rival político de Netanyahu, del gabinete de guerra israelí en protesta por la negativa del primer ministro a explicar al país qué plan tiene éste para el futuro de Gaza una vez derrotada Hamás.■

Joaquín Rábago es periodista

#### **CARTAS**

#### CIUDAD

#### Calle Diputados Pedro Marín

ZARAGOZA

La calle Diputados, en Zaragoza, se enfrenta a restricciones significativas para los vecinos cuando hay visitas de políticos y autoridades del Estado. Son obligados a retirar sus vehículos de la vía pública, incluidos los aparcamientos para disminuidos físicos, al ser una medida de seguridad por encontrarse esta calle cerca del Palacio de la Aljafería. Estas restricciones suelen generar molestias entre los residentes, ya que deben buscar alternativas para estacionar sus vehículos, a menudo con poca antelación. Aunque estas medidas son comprensibles desde el punto de vista de la seguridad, son percibidas como inconvenientes para los habitantes de la zona. La Policía Local debería de comunicar con suficiente antelación estos eventos a los vecinos de esta vía pública, así como ofrecerles aparcamientos alternativos, junto a la evaluación de otras zonas de estacionamiento a las comitivas oficiales. Tal vez sería un gesto por parte de los señores diputados de las Cortes ceder alguno de los aparcamientos que tienen a su disposición, evitando las molestias a los residentes. La seguridad y la comodidad no entienden de ciudadanos de la vida pública y privada. A fin de cuentas, estamos en una democracia. ¿Tendremos cambios? En política estamos acostumbrados al «déjalo correr, que hasta la siguiente cita electoral no corre prisa». ■

#### NATALIDAD

#### Fomentarla sin vergüenza Juan García

ZARAGOZA

En el Informe Anual del Banco de España se establece que para 2053 España necesita 25 millones de extranjeros en edad de trabajar. Pero conviene matizar, y es importante,

que la llegada a España de personas procedentes de otros lugares del mundo con capacidad real de trabajar supone, en primer lugar, su incorporación a la sociedad española, y, en segundo lugar, y como consecuencia de lo primero, su contribución al bien común del país. Eso pasa, no solo por contratar, sino por habilitar mecanismos legales que permitan la inclusión, la formación profesional, la existencia de viviendas y políticas de integración sociocultural que generen estabilidad y cohesión social. En todo caso, estos datos manifiestan el realismo y el sentido de justicia de la ILP para la regularización de personas inmigrantes que se debate actualmente en el Congreso. Por otra parte, el Gobierno de España, el de hoy y el de mañana, debería dejar de sentir vergüenza por fomentar la natalidad, favorecer la estabilidad familiar y contar con las familias como agentes sociales.■

#### **UNIÓN EUROPEA**

#### Mayor peso político

Jesús Martínez ZARAGOZA

El dilema histórico en la UE es sustancialmente el mismo que se planteó en 2004, cuando la Unión supo entender que todas sus conquistas desde el final de la II Guerra Mundial ni mucho menos se podían dar por garantizadas. El debate ha dado un salto cualitativo en madurez y complejidad al ponerse sobre la mesa la necesidad de un mayor peso político de Europa en el mundo como condición para permitir a sus ciudadanos mantener un estilo de vida fundamentado en las raíces clásicas y cristianas del continente. Los equilibrios y compromisos que serán necesarios auguran episodios de crisis como los que la Unión ha tenido que afrontar en las últimas décadas. La exitosa experiencia de la ampliación al este permite, sin embargo, afrontar el reto con cierta confianza y optimismo. ■

ENTRE TODOS. Hernán Cortés, 37. Zaragoza, 50005 Puede leer más cartas de los lectores y publicar sus artículos en: www.elperiodicodearagon.com. Contacto: eparagon@elperiodico.com el Periódico de Aragón Miêrcoles, 12 de junio de 2024

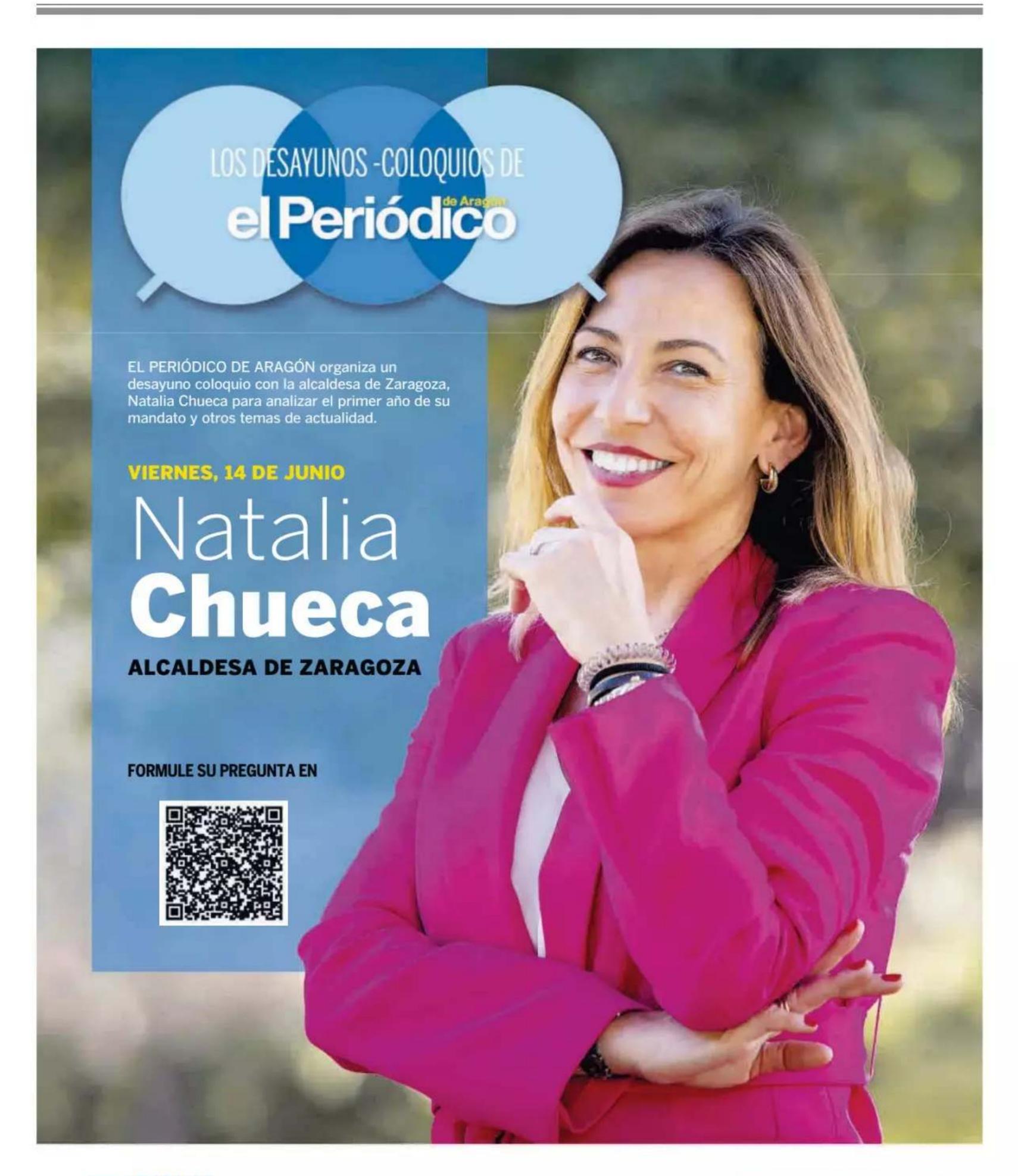



#### **ENCUENTRO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR 'ARAHEALTH'**

## Los robots «no sustituirán» al hombre en los cuidados pero «harán compañía»

La inteligencia artificial y los androides serán importantes para evitar errores en los tratamientos y detectar dolencias en fases tempranas • Zaragoza reunió a casi a 300 profesionales de la salud

E. G. C. Zaragoza

Las necesidades de las personas mayores de 55 años, los modelos de negocio surgidos para estos consumidores y los avances científicos y tecnológicos para mejorar su salud han ido variando enormemente en los últimos años. Incluso la Inteligencia Artificial y las aplicaciones robóticas están entrando en el mercado que ya no es futuro sino realidad. De estos temas, que no son futuro sino una realidad, se habló ayer en el Palacio de Congresos de Zaragoza, en la I Conferencia Internacional sobre Innovación y Futuro de la Salud y el Cuidado de las Personas, Longevidad como reto y oportunidad, que organizó el Clúster de la Salud en Aragón (Arahealth). Asistieron alrededor de 300 profesionales de empresas relacionadas con la salud, los servicios asistenciales y los cuidados a los mayores.

«La tecnología ofrecerá de manera inteligente el mejor servicio que se pueda prestar en ese momento a esa persona», aseguró Javier Sánchez Lacuesta, director del Instituto de Biomecánica de Valencia; pero también a sus familias y en su relación con el entorno. Y eso «generará trabajo y riqueza», porque es necesaria la profesionalización; y al mismo tiempo estará favoreciendo la vida de las personas a medida que nos hagamos más longevos».

No hay que olvidar que desde el siglo XIX la esperanza de vida ha crecido alrededor de 30 años. En este sentido, el experto quiso desterrar el concepto de «soberbia tecnológica» porque esta está «para servir a las personas». Y ahí el concepto de «cuidados líquidos» en los que la tecnología medirá también los estados anímicos, emocionales y la necesidad de las personas. Desde el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ya trabajan en tecnología «capaz de detectar ansiedad sin contacto» pero también «presión arterial o frecuencia cardiaca». Y a medida que los robots, afirmó, sean «capaces de leer el estado funcional y mental de las personas seremos capaces de detectar



Javier Sánchez Lacuesta, Pere Estupinyà (moderador), Cristina Alonso y Álvaro Fernández.

Balance satisfactorio

## Aragón está «muy bien posicionado» con grandes empresas para mayores

El clúster de la salud organizó ayer la I Jornada sobre longevidad, pero no se descarta una segunda jornada porque «nos ha faltado tiempo», reconoció Daniel Álvarez, presidente de Arahealth. El balance al encuentro fue «satisfactorio» para el sector en Aragón porque les invita a seguir explorando en «cómo mejorar el envejecimiento». Aseguró que «ya no nos hacemos viejos, sino que cada vez duramos más y en mejores condiciones»; de ahí, la importancia de la actividad física, «necesaria para mantener una longevidad adecuada». Pero también del «cuidado de la mente» con terapias cognitivas para «evitar el estrés» o para trabajar la «plasticidad del cerebro para intentar evitar enfermedades como el párkinson». Otra de las conclusiones esenciales, según Álvarez, es que «no nos podemos permitir estar media vida parados»; y puso como ejemplo que si se entra en el mercado laboral a los 25 y se sale a los 65, pese a que se vive hasta más de 80, «es un despilfarro estar la mitad de la vida no aportando a la sociedad». Hay que «huir del edadismo», señaló, porque las personas de 55 o 60 años, y también de más edad, están «preparadas para seguir aportando» y si no, supone «una pérdida de conocimiento humano y de productividad importante». En cuanto a los retos a los que se enfrentan las empresas, señaló que es una «oportunidad empresarial» por el denominado «euro plateado» y el mayor poder adquisitivo de los mayores; aunque, también hizo hincapié en que estos «quieren huir de productos diseñados para ellos». En Aragón, las empresas «estamos bien posicionadas» porque hay grandes empresas a «nivel deportivo, de cuidados, biotecnológicas, de investigación, de equipamiento, de ocio» que, además, «estamos exportando». El negocio seguirá destinado a esos «jóvenes mayores» que «disfruten de la vida en las mejores condiciones».

cómo de eficaces son las cosas que hacemos en el día a día».

Preguntado por si un robot sustituirá al hombre en los cuidados, aseguró que «el factor humano es imprescindible, pero su presencia cada vez mayor servirá para facilitar que no se cometan errores en una pauta de tratamiento o una detección temprana». Además, precisó que «la red familiar no es sustituible», pero también dijo que es controvertido porque «los robots aprenderán a hablar, a conversar; harán compañía y tendremos que enfrentamos a dilemas éticos que la ciencia ficción ya ha anticipado». Eso «lo veremos nosotros, creo que Sĺ».

De lo que quizá la sociedad no sea consciente es de que «la ciencia está acercándose a las realidades del envejecimiento», aunque, tal y como afirmó: «hay quien dice que ya ha nacido la persona que no morirá».

Y es que a través del autocuidado, los hábitos saludables y las

#### La decisión

## El Salud permitirá a sus jefes de servicio ejercer en la medicina privada

El Partido Popular presenta una enmienda para «retirar la exigencia de exclusividad» y los socialistas aragoneses califican de «vergonzosa» la medida

Xoan Álvarez

A. POLA Zaragoza

das, juventud o la forma de sustituir partes del cuerpo que no funcionan».

Vivir más y en mejores condiciones y la ciencia es clave para ello. Además de Lacuesta, participaron en la jornada Pere Estupinyà, divulgador científico, que hizo hincapié en que los

mayores son «personas pro-

pautas preventivas «podemos alargar la vida», aunque también se está avanzando en «có-

mo recuperar funciones perdi-

ductivas», pero también «heterogéneas, que no todos necesi-

tan lo mismo».

Por su parte, Cristina Alonso, geriatra e investigadora en el Hospital Universitario de Getafe y experta en envejecimiento saludable, quiso desterrar mitos, como que «la buena salud no es no tener enfermedades sino hacer lo que nos gusta» o que los recursos se dedican «a personas robustas o dependientes» pero no a todo el abanico que hay entre uno y otro. Para la ge-

En EEUU es habitual invertir en salud física y «en productos cognitivos»

Los recursos se destinan a personas robustas o dependientes, no al resto de mayores

riatra, los cuidados en los hospitales «generan dependencia» mientras que en centros de día y otros recursos donde se fomentan las capacidades se puede envejecer de forma saludable; y no solo físicamente con la reutilización de infraestructuras como pases en gimnasios para mayores; si no también la mente

En este sentido, Álvaro Fernández Ibáñez, fundador y CEO de SharpBrains; Think Tank en la frontera de la neurotecnología y la innovación en Brain Health y Brain Fitness, insistió en que la vejez «no es sinónimo de declive» sino de vida. Y por eso, hay que apostar por el ejercicio físico pero también en la inversión en productos a nivel cognitivo, un hecho común en EEUU, ya que sirve para «preparar para la longevidad». Y todo teniendo en cuenta que cada uno debe potenciar ese cambio porque «el envejecimiento no es nada malo», concluyeron. ■

Importante modificación en la legislación que regula la compatibilización de la medicina pública y la privada. El Gobierno de Aragón va a dar luz verde a que los jefes de servicio del Salud puedan ejercer también en clínicas particulares. Esta medida no se aplicará a las direcciones. «El Decreto 37/2011 de 8 de marzo del Gobierno de Aragón de selección del personal estatutario y provisión de plazas en los centros define los puestos singularizados y como tales son jefes de servicio y de sección de carácter asistencial. En ningún caso hace referencia a que los directivos asistenciales tengan ese carácter», explicaron desde el Gobierno de Aragón.

Para ello, el Partido Popular ha presentado una enmienda en las Cortes de Aragón al proyecto de ley del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón para tumbar la prohibición actual que data de 2016. «La enmienda presentada defiende retirar la exigencia de exclusividad a los trabajadores del sistema sanitario público para fomentar la máxima disponibilidad de los recursos propios, en todos los niveles y ámbitos de la estructura asistencial», reflejaron desde el departamento. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, indicó que «la enmienda elimina la discriminación y las limitaciones a las capacidades de gestión que tienen los profesionales, imponiendo distinciones sobre los ámbitos profesionales reconocidos».

Por su parte, Iván Carpi, portavoz del PSOE, calificó como «vergonzosa» la medida, asegurando que desde el Gobierno lo que quieren es «premiar a sus afines» con «sueldos más abultados». Además, Carpi relacionó este giro en la política sanitaria de la DGA con su propuesta a los profesionales de más rango de poder realizar guardias, algo que «incumplía la actual normativa», por lo que esta enmienda lo que pretende es «colar por la gatera» la norma.

Bancalero denunció que el portavoz socialista de la Comisión de



Un médico, de espaldas, recorre los pasillos de un hospital.

#### Ministerio de Sanidad

#### Aval por escrito a las medidas de Aragón

El Ministerio de Sanidad remitió ayer una carta a los consejeros del ramo de las diferentes comunidades autónomas, también a Aragón, donde les recuerda el marco legal que regula la formación de especialistas y donde aclara que los mir de Medicina de Familia pueden hacerse cargo de la consulta «sin presencia del tutor». Esta misiva viene a refrendar la petición del consejero aragonés, José Luis Bancalero, que le pidió «por escrito» que avalara las medidas propuestas, como la orden de fidelización (por la que se ofertarán tres años de contrato, un plus económico y mejores condiciones sociales) y que los residentes de Familia que acaban su formación en septiembre puedan de forma voluntaria cubrir puestos en verano, sobre todo en centros de difícil cobertura (rurales) para paliar el déficit de sanitarios. Señala la carta, que en el caso concreto de Medicina Fa-

miliar y Comunitaria, «el programa formativo establece que los residentes de cuarto año deben ser capaces de hacerse cargo de forma autónoma y completa de una consulta, sin la presencia del tutor, aunque con la posibilidad de recurrir a él en caso de duda o ante situaciones complejas»; es decir, como ya tenía previsto Aragón.

El ministerio recordó también la normativa sobre rotaciones externas, que pueden ser autorizadas por las comunidades autónomas siempre que se cumplan ciertos requisitos, como «ser propuestas por el tutor y contar con la conformidad de la comisión de docencia del centro de destino». Estas se deben realizar «preferiblemente» en centros acreditados para la docencia y será el de origen quien abonará las retribuciones del residente. que acabará su formación en septiembre.

Sanidad «mezcla churras con merinas» al hablar de las guardias de los directivos médicos. Desde el departamento correspondiente señalaron que «los directivos del Salud realizan voluntariamente estas guardias cuando no hay profesionales disponibles para hacerlas. La posibilidad de hacer guardias se ha mantenido en los últimos años con el Gobierno anterior, pero ahora está formalizada con una instrucción que permite regularizar la situación; hacer las guardias donde hay necesidades asistenciales y no donde arbitrariamente se decida; y por supuesto, pagarlas con un respaldo legal».

Desde el Gobierno de Aragón se defienden y fuentes de la consejería recordaron que «siempre han apostado por proteger la salud de 
los ciudadanos y en ese sentido es 
necesario contar con el máximo 
número de profesionales en todos 
los niveles asistenciales. De esta 
forma, se contribuye a una mayor 
garantía de la calidad asistencial y 
no se prescinde de profesionales».

Además, explicaron desde el departamento que estas guardias se realizan en Puntos de Atención Continuada (PAC) del ámbito rural, aunque «en alguna ocasión puntual» también se han hecho en los PAC del ámbito urbano.

10 | Aragón el Periódico de Aragón Miércoles, 12 de junio de 2024

#### LA RESACA ELECTORAL

El descalabro de Sumar se amortigua en comunidades como Aragón, donde sus socios tienen presencia territorial. Con Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, fueron las únicas en saltar el 5% de los votos.

## Y podría haber sido peor

ALBERTO ARILLA Zaragoza

El batacazo de Sumar en las europeas apunta a cambiar, por enésima vez, el paradigma de la izquierda a la izquierda del PSOE. Lo hará, sobre todo, a nivel nacional, mientras que, a nivel autonómico, la coalición liderada hasta hace dos días por Yolanda Díaz, primera cabeza en rodar tras el descalabro, ha salvado los muebles, muy relativamente, en aquellas comunidades en las que cuenta con una estructura territorial asentada. Tanto es así que solo ha habido cinco comunidades en las que Sumar ha superado la barrera del 5%: Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid, Asturias y Andalucía. Es más, estos cinco territorios son los únicos en los que la marca ha superado el 4,65% obtenido a nivel nacional.

En el caso aragonés, el sustento que han aportado formaciones como Chunta Aragonesista, que tiene en Madrid a Jorge Puevo como diputado, e Izquierda Unida, que también tiene una base fiel de votantes, ha provocado que la caída sea algo menos acusada. Con todo, es evidente que muchos de esos votantes no han acudido a las urnas, seguramente desmovilizados por todo lo que ha rodeado a Sumar en los últimos tiempos. Cabe destacar que, pese a nacer y ser concebida como una coalición, Yolanda Díaz apostó por constituirse como partido político propio, algo que muchos de sus socios no entendieron.

La mejor muestra la dio CHA, que se desligó por completo de la constitución de este nuevo partido ya que entendían, y siguen entendiendo a día de hoy, que un espacio como el que representa Sumar tiene todo el sentido en unas generales o en unas europeas, pero que carece de esencia alguna si su objetivo es absorber a las organizaciones que lo forman. De hecho, desde el partido aragonesista siguen insistiendo en que su postura no varía y que están abiertos a sociedades electorales que representen una alternativa al PSOE.

En Madrid, la salida de Yolanda Díaz de la coordinación del grupo

parlamentario no cambia, por el momento, la hoja de ruta, aunque el equilibrio de poderes podría virar desde mañana, cuando se elegirá al nuevo coordinador. Un proceso en el que formaciones como la propia CHA, Más Madrid, Compromís o IU tienen mucho que decir, ya que han sido las que han aguantado, aunque con dificultades, el chaparrón.

Regresando a la idea inicial, Asturias y, sobre todo, Andalucía tras la elección de Antonio Maillo, son dos comunidades en las que Izquierda Unida tiene una importante presencia. En la Comunidad Valenciana, Compromís ha contribuido con su marca a que Sumar no se hundiese por debajo de ese 5%, y lo mismo con Madrid y Más País.

Sin embargo, hay otras dos comunidades en las que se refleja todo lo contrario: Baleares, donde Ara Mès ha concurrido esta vez con Ahora Repúblicas, obteniendo un 5,17% por el 4,35% de Sumar; y Cataluña, donde los Comuns se han estrellado, siendo superados por Podemos, pese a que mandan a Jaume Asens a Bruselas.

Sea como fuere, es en los territorios donde Sumar ha fallado, con Aragón como ejemplo paradigmático de que el desacalabro pudo haber sido (aún) peor. Porque la división no suma, resta. Y para muestra, un botón: en Aragón, Sumar, junto a Podemos, obtuvo un 12,29% en las generales de 2023; en estas, entre ambos, por separado, apenas alcanzan el 8,1%. Vienen jornadas de reflexión. ■

El fenómeno Alvise no entiende de realidades, con excelentes resultados en localidades tan dispares como Caspe o Jaca. Su aplastante 'sorpasso' sobre Sumar en Teruel le ha bastado para ser la cuarta fuerza autonómica.

## La lógica de la fiesta más ilógica

A. ARILLA Zaragoza

El fenómeno Alvise no entiende de realidades ni de territorios. Solo así se explica, si es que hay explicación, la lógica de la fiesta que el agitador ultra celebró el pasado domingo, pequeño Nicolás incluido, tras irrumpir en el Parlamento Europeo con tres escaños. Lo hizo, además, sin programa electoral,

desde «acabar con la corrupción» hasta crear una macrocárcel a lo Bukele a las afueras de Madrid para «criminales». Destino que también quiere que corra el presidente Sánchez. Y Aragón no ha escapado al fenóme-

mejores resultados en la comunidad (5,09% y cuarta fuerza) que en España (4,59% y sexta posición).

A través de mensajes, proclamas y «noticias», muchas de ellas acusadas de bulos y algunas incluso en sede judicial, los posicionamientos del ultra han penetrado en distintas esferas de la comunidad aragonesa en las que sus coyunturas tienen poco que ver. Paradigmáticos son ejemplos como Jaca (7,28%), Caspe (7,8%) o Zuera (7,17%), que se manejan en cifras similares pese a tener trayectorias electorales muy dispares. También, más allá del cinturón de Zaragoza, aparece el caso de La Muela, en el que Se Acabó La Fiesta (SALF) ha cosechado un sorprendente 11,28%. Pero, ¿qué tiene entonces este movimiento para abarcar tanto y de forma tan espontánea?

La politóloga Carmen Lumbierres se detiene a analizar su discurso, del que destaca sus tintes «aspiracionales» de un perfil «eminentemente masculino» que, simplemente, «rechaza el sistema». Una simplicidad que es recíproca, ya que los mensajes de Alvise están perfectamente adaptados a los tiempos actuales de la comunicación: imagen, frases cortas, insultos, etc. Todo ello aderezado de una ideología que va contra lo establecido, desde la Agenda 2030 hasta el feminismo, sin olvidarse de la inmigración, donde el agitador se muestra hasta más duro que Vox.

Lumbierres también resalta la principal red social de la que Alvise se beneficia, Telegram, mucho más privada y directa que otras como X (antes Twitter) e incluso Instagram. Así crea un «sentimiento de pertenecer a algo especial, a un clan», en el que, supuestamente, está «la verdad». Tintes conspiranoicos que contribuyen a penetrar y atacar el sistema globalizado e intercultural europeo. Una «ventana» que, según recuerda Lumbierres, abrió Vox, pero que habían dejado abierta los partidos tradicionales: «Con las redes, vieron (los partidos) que el meme y lo viral funcionaba y empezaron a usarlo. Y cuando aceptas el discurso del insulto, al final, los votantes eligen la opción original, como el caso de Le Pen en Francia».

Entre provincias y capitales también ha habido oscilaciones del auge de Alvise Pérez que, con todo, parece que sigue siendo más urbano y de ciudades medias que rural, donde Vox, tercera fuerza en Aragón, sigue resistiendo. Buen ejemplo existe en la comunidad en Teruel, única provincia y única capital en la que SALF ha quedado por encima de Sumar. En la ciudad, con más de punto y medio de ventaja. Cuestión esta última que le ha bastado para superarla en el cómputo autonómico. Aunque, eso sí, en Zaragoza y Huesca la coalición de izquierdas le superó por los pelos. Ahora, está por ver la evolución de este nuevo movimiento de extrema derecha que, con todo, no ha llegado para quedarse, por el simple hecho de que ya estaba aquí.



La excoordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, durante su mitin electoral para el

9-Jen Zaragoza.



El agitador ultra Alvise Pérez, durante sus declaraciones tras conocer su entrada en el Parlamento Europeo.

el Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024

#### Infraestructuras

## El plan extraordinario de carreteras no arrancará hasta finales de verano

La DGA formalizará hoy los primeros contratos con una inversión inicial de 530 millones • Las obras deberán estar terminadas en un plazo máximo de 30 meses

A. ARILLA Zaragoza

Las carreteras aragonesas comenzarán a cambiar su aspecto en los meses más inmediatos. Así lo anunció ayer el director general de Carreteras de la DGA, Miguel Ángel Arminio, en su comparecencia en las Cortes de Aragón. Pese a que la previsión inicial que estimó la consejería liderada por Octavio López era la de empezar con las obras del plan extraordinario en este mes de junio, el retraso en algunos trámites administrativos ha provocado que su fecha de inicio más probable sea entre agosto y septiembre.

De hecho, los contratos con las concesionarias se firmarán hoy mismo, y las empresas tendrán un plazo máximo de cuatro meses para que den inicio las obras, aunque desde la consejería de Fomento no creen que ninguna apure los tiempos. Una vez arranquen, las constructoras tendrán un plazo máximo de 30 meses para ejecutar los trabajos del plan lanzado por la anterior consejería, entonces liderada por José Luis Soro (CHA). La inversión inicial será de 530 millones de euros.

Arminio recordó que, de los firmes que van a intervenirse, en torno a un 30% ampliarán su trazado y anchura, por lo que serán necesarias algunas expropiaciones que afectarán a terrenos municipales de las localidades afectadas. En el otro 70% restante, se mejorará el firme ya existente.

Es en este punto donde María del Mar Rodrigo, del grupo socialista –que había solicitado esta comparecencia–, mostró su preocupación



El director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, ayer durante su comparecencia en las Cortes.

Novedades. Las Peñas de Riglos y Tauste

## El Ejecutivo valora revisar algunos de los itinerarios

Los proyectos de ejecución de las obras afrontan su fase final. En ese sentido, el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio, desgranó algunas de las novedades respecto a lo contemplado inicialmente, que aún deberán ser validadas. Por ejemplo, en el itinerario de la Jacetania y el Alto Gállego, en la parte del puente centenario de Las Peñas de Riglos, el director general habló de la posibilidad real de construir un nuevo puente que agilice las entradas y salidas a esa estrecha parte del firme, además de renovar el antiguo. Otro caso es el desdoblamiento en la frontera de las Cinco Villas, que inicialmente iba a ir de Tauste a Gallur, aunque Arminio dejó la puerta abierta a estudiar abordar el tramo de Tauste hasta Alagón, con mucha más carga diaria de tráfico pesado y ligero.

por la «falta de información» que acusan algunos alcaldes, a lo que Arminio respondió que la idea de la dirección general es la de realizar una pequeña presentación próximamente en las cabeceras comarcales, aunque aseveró que se había «atendido» a todos los alcaldes que habían solicitado información.

Asimismo, Arminio explicó que la DGA quiere que haya al menos un inspector delegado por cada tres itinerarios (en total son once), aunque dejó en el aire la posibilidad de cubrir todas las plazas. Además, anunció la contratación de un ingeniero de apoyo para cada una de las direcciones provinciales y la presencia de otro dedicado exclusivamente a la revisión y aprobación de los proyectos.

#### Cortes de Aragón

#### Fernández llama a serenar el debate en el parlamento autonómico

EL PERIÓDICO Zaragoza

Cortes de Aragón

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox), reconoció ayer en un desayuno con los medios que es «evidente» que no se ha logrado reconducir al Parlamento autonómico hacia el «diálogo y debate sereno», como reclamaba el pasado 23 de abril, pero instó a esperar al pleno de mañana para ver si «se han corregido algunos ánimos» en la cámara, aunque por el momento «resultados no ha habido ninguno».

Así lo manifestó al hacer balance de su primer año en el cargo como presidenta de la Cámara aragonesa, admitiendo que la «crispación» actual se produce porque «no hay un debate sereno» y esto «hay que pararlo», respondiendo así a la oposición. En ese sentido, Fernández defendió que no hay «ningún uso torticero» en las Cortes y que en los plenos aplica los artículos del Reglamento que van surgiendo. Además, considera que es «bastante flexible» con los tiempos.

En cuanto a los resultados de las europeas de su formación, Vox, Fernández calificó como «positiva» la jornada electoral, en la que la extrema derecha subió en escaños, aunque no ocultó su preocupación por la «baja participación». Asimismo, pese a que sí había valorado el resultado de Vox, la presidenta eludió responder al ascenso del agitador ultra Alvise Pérez al ser preguntada, subrayando que el acto de ayer era para «hablar de cultura».



12 | Aragón Miércoles, 12 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

#### **Formación**

# The Kings Corner da el salto a la FP y a la formación para la 'nube' de Amazon

La empresa se alza como referente en tecnología con una nueva sede en El Caracol y se alía con AWS para un programa de reciclaje profesional

J. HERAS PASTOR Zaragpza

El centro de formación The Kings Corner amplia sus horizontes y emerge como una pieza clave para la generación de talento tecnológico en Aragón, algo necesario ante el preocupante déficit de estos perfiles profesionales. La empresa zaragozana empezó su andadura hace solo siete años como una academia de idiomas, una especialización que ha ido diversificando y que ahora amplifica con el salto a la Formación Profesional (FP) orientada hacia vocaciones STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, en sus siglas en ingles). Entra también en el universo de la enseñanza ligada a la computación en la nube de la mano de Amazon Web Services (AWS), en plena expansión de sus centros de datos en la comunidad.

Para desarrollar esa nueva dimensión tech, acaba de abrir una nueva sede en el corazón de la ciudad de Zaragoza, en el centro comercial El Caracol. En este moderno espacio, de 750 metros de superficie y bautizado como The Hub Kings Corner, se impartirán seis ciclos formativos de grado superior el próximo curso —a partir de septiembre—. En total, cerca de 40 plazas para los títulos de Marketing y Publicidad, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM), Administración de Sistemas Informáticos (ASIR), Gráfica Interactiva, Logística y Transporte y Energías Renovables.

«Lo que nos diferencia es que será una formación bilingüe, pero con grupos homogéneos de nivel de inglés en asignaturas transversales para evitar así los abandonos», explica Leticia Vitallé, directora estratégica de The Kings Corner, que roza ya los 50 trabajadores. La FP tendrá también un enfoque muy práctico, con «aulas atecas» que permiten que la formación sea colaborativa. «No se trata solo de aprender conocimientos, sino de saber aplicarlos a través de equipos de trabajo», apunta.

The Kings Corner nació en 2017 como una academia de idiomas en Zaragoza que apostaba por la innovación en la enseñanza utilizando la tecnología en las clases y poten-



Alex García y Leticia Vitallé, en el nuevo espacio The Hub Kings Corner.

con grupos homogéneos de nivel de inglés en asignaturas transversales para evitar así los abandonos», explica Leticia Vitallé, directora estrate en la formación para el empleo tegica de The Kings Corner, que ro-

El salto ahora da a la FP llega acompañado de otro hito. AWS le ha elegido para impartir el programa de reciclaje profesional re/Start, una formación gratuita de 420 horas di-

El centro impartirá el próximo curso seis ciclos de grado superior enfocados a vocaciones STEAM rigida a recualificar a personas ajenas al entomo tecnológico. El curso, homologado por el SEPE y financiado por el Inaem, permitirá lograr la certificación cloud practicioner y desarrollar una carrera profesional en el pujante mundo de la nube. Todo ello con el aliciente de un compromiso de contratación para, al menos, el 60% de los estudiantes. «Es un programa desconocido, somos la avanzadilla», destacó Alex García, CEO de The Kings Comer.

La iniciativa será presentada hoy por AWS, el Inaem y esta empresa en una jornada que se celebra en el Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) de Zaragoza.■

sa». La negociación, que desde CCOO Aragón califican de «encallada» tras 15 reuniones desde el 11 de enero, tiene su mayor escollo en la subida salarial para el año 2023, pues la empresa rechaza un incremento mientras los sindicatos exigen al menos el IPC (el 3,1%). Mientras tanto, la plantilla de Ferroatlántica del Cinca tiene un erte aprobado hasta el próximo 30 de junio, aunque no se está aplicando en lo que va de año dado el abaratamiento de los costes de producción.

Ferroatlántica del Cinca SL es una filial del grupo multinacional Ferroglobe, que nació el 23 de diciembre de 2015 de la combinación de la empresa española Ferroatlántica y la empresa estadounidense Globe Speciality Metals. ■

#### Agricultura

El Periódico

#### La sequía afecta ya al 70% de las explotaciones de cereal en Aragón

EL PERIÓDICO Zaragoza

La campaña de recolección del cereal de invierno se convierte en «una de las peores sequías de los últimos años». Así lo aseguran desde la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Araga), quienes han estimado qu los daños alcanzan entre el 50% y el 80% en toda la provincia de Teruel, en muchas comarcas de la provincia de Zaragoza y en algunas zonas del sur de Huesca.

En comarcas como Caspe, el Bajo Aragón, Campo de Belchite, Campo de Daroca, Campo de Cariñena, Valdejalón, la Ribera Baja del Ebro, los Monegros, en parte de Calatayud, y en toda la provincia de Teruel, las explotaciones «apenas están dando rendimientos», aseguran. Añaden que las lluvias de este domingo han llegado «tarde» y que más de 400.000 hectáreas se han visto afectadas ya por la sequía este año en mayor o menor medida.

Araga recuerda que 2023 dejó la peor cosecha de los últimos años, con menos de 1,4 millones de toneladas recogidas. Muy por debajo de la media de los cinco años anteriores, que fue de 2,5 millones de toneladas (lejos de los 3,1 millones de toneladas cosechados en 2020).

Muchos productores alertan de que esta será la segunda campaña consecutiva en la que los cultivos herbáceos quedarán reducidos a la mínima expresión por la pertinaz sequía que este año está asolando al campo aragonés. En algunas explotaciones, «será el tercer año seguido con daños por sequía», insisten sobre una temporada que auguran «va a ser catastrófica».

Por otro lado, el PSOE exigió ayer ayudas directas para garantizar el transporte de agua a las explotaciones ganaderas afectadas por la sequía. Exigió al Gobierno de Jorge Azcón que «se ponga a trabajar de una vez» y que pasen «de las palabras vacías y promesas incumplidas» a los hechos ante la grave sequía que vive la comunidad, especialmente la provincia de Teruel. ■

#### Conflicto laboral

### Convocan huelga en Ferroatlántica Monzón por el bloqueo del convenio

El comité del grupo Ferroglobe ve «encallada» la negociación por la negativa de la empresa a compensar la pérdida salarial de 2023

M.C.L. Zaragoza

Tambores de huelga en las plantas productivas del grupo Ferroglobe en España, entre las que se encuentra la factoría de Ferroatlántica del Cinca, en Monzón, la antigua Hidro Nitro, donde hoy trabajan unos 100 empleados. La representación de los trabajadores que negocia un nuevo convenio colectivo con el grupo Ferroglobe en Madrid recrudecerá las movilizaciones y ayer convocó paros durante la última semana de junio para las fábricas de Galicia, Cantabria, Aragón y Madrid. Las organizaciones sindicales CCOO, UGT FICA, CIG, USO, con representación en la mesa negociadora, denuncian en un comunicado «la mala praxis empresarial» y exigen «un salario digno» en las factorías de Ferroglobe en España «ante la postura inmovilista de la empreel Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024

#### Concurso de acreedores

## Juguettos gana la puja de Imaginarium y se queda con sus marcas y patentes

La empresa alicantina se impone a Toys R Us y ATAA en la subasta abierta por los emblemas de la juguetera aragonesa, que cesó su actividad en febrero

JORGE HERAS PASTOR Zaragoza

Juguettos gana la partida por los últimos activos de Imaginarium, que anunció su cierre definitivo hace cuatro meses tras 32 años de trayectoria. La empresa alicantina se ha impuesto a sus rivales Toys R Us y ATAA Interactive en la subasta llevada a cabo para adjudicar las marcas, imágenes, moldes y patentes de la fallida juguetera aragonesa, según informaron a este diario fuentes conocedoras del caso. El resultado de la puja se enmarca en el concurso de acreedores que sigue la compañía bajo la batuta del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza.

Imaginarium entró en suspensión de pagos a mediados de 2022 debido a los graves problemas financieros que arrastraba desde hacía años, una crisis a la que no ha sobrevivido. Como parte de este proceso, hace dos meses se abrió la fase de liquidación de los últimos activos, que despertó un notable interés en el sector, conocedor del carisma que la fallida empresa tenía entre los consumidores.

Juguettos fue la primera en formalizar una oferta de compra por un paquete de bienes y derechos que incluyen el dominio web de la juguetera o emblemas de la empresa quebrada como el peluche Kiconico o la icónica doble entrada en arco a sus tiendas. En concreto, ofreció 100.000 euros (IVA no incluido), una cifra que fue elevada a 150.000 por ATAA Interactive, firma propietaria de marcas como Ataa Cars, y a 200.000 por Toys R



Una de las última tiendas que Imaginarium tuvo en Zaragoza, situada en el centro Aragonia.

#### El comprador

#### Líder del sector juguetero

Juguettos, el nuevo propietario de las marcas de Imaginarium, fue fundado en Villena (Alicante) en 1975 y opera bajo el régimen de cooperativa. Con 275 puntos de venta en España, se ha posicionado como la primera cadena detallista del sector del juguete con una oferta de más de 6.000 referencias. Us, un competidor directo de la compañía levantina.

Ala vista de estas tres propuestas de compra, se decretó la celebración de una subasta que tuvo lugar la semana pasada. En ella se impuso finalmente la compañía alicantina con una cuantía que ronda los 240.000 euros, una adjudicación que debe ahora validar el juzgado para que sea oficial. Solo una impugnación podría frustrar la transacción.

#### Del éxito al fracaso

Ahora está por ver qué hará Juguettos con estos activos y si entra sus planes la revitalización de la emblemática enseña y su concepto de juego educativo y experiencial. Desde de la compañía declinaron hacer valoraciones por el momento al considerar que el proceso no está totalmente cerrado.

Imaginarium, fundada en 1992 por el empresario zaragozano Félix Tena, pasó de caso de éxito a juguete roto. En su día rompió moldes en el sector y llegó a contar en su capital con el grupo francés de lujo Louis Vuitton (LVMH), pero el crecimiento desmesurado y los fiascos en sus aventuras internacionales hundieron el negocio.

En sus mejores tiempos llegó a superar las 400 tiendas (426 en 2013) en una veintena de países y más de 800 trabajadores. De aquello ya no queda nada, tan solo los valores intangibles de una marca que sigue presente en el imaginario de los consumidores.

#### Sinergias

## Mobility City suma a LG Electronics como nuevo socio

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Periódico

La Fundación Ibercaja cuenta con un nuevo socio para formar parte de Mobility City: LG Electronics, compañía líder y referente a nivel mundial en electrónica y tecnología. Con motivo de este acuerdo, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, y el director de B2B de LG España, Francisco Ramírez, firmaron ayer el convenio por el que LG pasa a ser nuevo socio de Mobility City.

LG se suma a Mobility City como parte del compromiso de ambas entidades en promover el uso responsable de recursos e impulsar soluciones alternativas para forjar un futuro más limpio y sostenible, informó Fundación Ibercaja.

Desde la compañía coreana están comprometidos con el desarrollo sostenible del planeta, rediseñando sus procesos para reducir las emisiones de carbono, replanteando los ciclos de vida de sus productos para reducir los residuos e introduciendo nuevas tecnologías y productos que fomenten la sostenibilidad.

«Inspirados por la filosofía Life's Good, en LG creemos que cada uno de nosotros tiene el poder de convertirse en agente del cambio y contribuir a crear un futuro más sostenible, si afronta este reto con optimismo y valentía», explicó el director de B2B en LG España, Francisco Ramírez. «Nos apoyamos en el potencial de una tecnología responsable y eficiente para involucrar a toda la sociedad en tener un impacto real en nuestro hogar y entorno», añadió. ■



Del 31 de mayo al 22 de septiembre de 2024

MUSEO GOYA



14 | Aragón
Miércoles, 12 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

#### **Equipamientos municipales**

## El Jardín Vertical de Delicias sale del olvido con unos trabajos en su torre

El ayuntamiento saca a licitación la limpieza para el revestimiento exterior de la estructura, que muestra afecciones fruto de la humedad y la suciedad

MARCOS DÍAZ Zaragoza

El Jardín Vertical de Delicias suma ya 16 años de existencia desde que, en ese 2008 de la Expo y las inauguraciones en masa que vivió la ciudad, viera la luz de la mano del arquitecto Joaquín Sicilia. En este recorrido, la estructura muestra una historia salpicada de contratiempos, con un cierre en el año 2015 y algún intento de rehabilitación de por medio que no terminó de prosperar. Ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado del olvido la estructura con la licitación el contrato para la limpieza del revestimiento exterior de su torre, cuyo importe se eleva a 48.379,20 euros, IVA incluido, y un plazo de presentación de ofertas abierto hasta el día 21. Son unos trabajos que no abordarán de manera integral todo el conjunto, pero que sacan del olvido a un jardín que, actualmente, muestra un aspecto desmejorado.

Las prescripciones técnicas del contrato detallan bien cuál es la situación actual del jardín, con pérdidas de material compositivo en las chapas de revestimiento de la zona inferior a causa de la humedad, ya sea por la lluvia o por la limpieza habitual de la plaza. También han tenido un efecto negativo los comportamientos incívicos, como ponen de manifiesto los daños causados por los orines de quienes deciden miccionar en la torre. Así lo refleja el documento, al constatar la acumulación de compuestos como el amoniaco y el ácido úrico.

#### Anidaciones y grafitis

También las anidaciones y los excrementos de aves han provocado la degradación de los materiales. Según indica el informe, causan la aparición de sales de cloruros debido a la materia orgánica en descomposición, lo que resulta altamente corrosivo al asociarse fácilmente con compuestos de calcio y potasio. Las deyecciones, además, favorecen la aparición de bacterias del ciclo del azufre.

Otros aspectos que detallan las prescripciones técnicas del contrato son las zonas afectadas por



Estado actual del Jardín Vertical del barrio de Delicias, en Zaragoza.

laime Galindo



La torre del Jardín Vertical, vista desde la calle Delicias.

grafitis y restos de adhesivo, así como la degradación que muestra el barniz de protección o las suciedades acumuladas en las planchas de policarbonato. Estas planchas, no obstante, muestran un buen estado de conservación.

Más allá del análisis sobre el estado de la torre del jardín, el documento también fija los objetivos de la intervención, que pasan por conservar íntegramente su valor actual, mantener, reforzar y reparar su estructura material y garantizar su estabilidad, siguiendo en todo momento el principio de mínima intervención posible.

Para todo ello, los trabajos contemplan realizar un tratamiento de limpieza en seco y, de manera complementaria, también se incluirá un plan de conservación preventiva y de mantenimiento de la obra que detalle los parámetros que se deben seguir a medio y largo plazo. Esta intervención llegará después de que hace ahora algo más de un año, en mayo de 2023, el consistorio zaragozano incorporara al entorno del jardín una malla digital, con una acción contemplada dentro del Plan Local de Comercio y Hostelería.

Fue un año antes cuando el Gobierno de Aragón echó para atrás un convenio con el Centro Integrado de Formación Profesional de Movera para que sus estudiantes mejoraran las instalaciones. Este acuerdo, que se llegó a firmar, incluía labores de mantenimiento, reparación y jardinería. Con él, desde el consistorio se comprometían a aportar todos los materiales necesarios para que pudieran desempeñar los trabajos. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico, al conocer la rúbrica del documento, frenó su ejecución alegando que «los centros no tienen capacidad para firmar convenios».

El Jardín Vertical fue seleccionado en 2010 como uno de los mejores espacios públicos de Europa, pero ahora muestra muchos desperfectos, con hierros sueltos, vallas vencidas y agujeros en el suelo. Por ello, y aunque solo afecte a la torre, su limpieza se presenta como más que necesaria.

#### XXI Edición

#### El Mercado Medieval de las Tres Culturas llega con más de 150 actividades

EL PERIÓDICO Zaragoza

La vigésimo primera edición del Mercado Medieval de Zaragoza ofrecerá más de 150 actividades cuyo eje girará en torno a las tres culturas que convivieron en la ciudad: la cristiana, la judía y la musulmana. Esta cita se desarrollará desde este viernes hasta el domingo y contará con propuestas teatrales, musicales y de danza, además de combates, juglares, caballeros y personajes fantásticos.

Será en el entorno de la plaza del Pilar, la trasera de La Lonja, la plaza de La Seo, la plaza San Bruno, la calle Palafox y el Arco del Deán, el puente de Piedra y el Balcón de San Lázaro donde se desarrollarán estas actividades, que también incluirán espectáculos y conciertos nocturnos.

Grandes compañías aragonesas forman parte del cartel de este año, entre ellas, los Titiriteros de Binéfar o Biella Nuei. Además, alrededor de ochenta puestos de artesanía de distintas especialidades y 51 de agroalimentación conformarán esta edición del mercado, así como seis tabernas, distribuidas entre la Lonja, San Bruno y la calle Cisne, y dos jaimas árabes

Como otros años, se podrá disfrutar también de las tradicionales exposiciones de máquinas de asedio, aperos de labranza, espadas, armaduras e instrumentos musicales, entre otras. A la programación se suman casi setenta talleres participativos de oficios antiguos organizados en diferentes horarios. Además, habrá espacio para talleres demostrativos que distintos artesanos realizarán junto a las paradas artesanas.

El mercado medieval tiene un doble atractivo para los más pequeños, ya que cuenta con numerosos talleres, actividades programadas y atracciones ecológicas. Así, habrá un tiovivo de dragones, además de ponis, una noria y un tiovivo ecológicos. Para este tipo de público se han dispuesto dos rincones infantiles, uno en la trasera de la Lonja y otro en la plaza San Bruno.

Aragón | 15 el Periódico de Aragón Miércoles, 12 de junio de 2024

#### Urbanismo

## **El ayuntamiento** limpiará el solar de la calle Pignatelli 78

Los vecinos habían denunciado la suciedad acumulada en este rincón del barrio del Gancho

M. DÍAZ Zaragoza

La sociedad municipal Zaragoza Vivienda ordenará hoy la limpieza del solar ubicado en el número 78 de la calle Pignatelli. La decisión de este organismo público llega después de que los vecinos denunciaran la suciedad acumulada en este espacio que linda con uno de los inmuebles todavía okupados en esta vía del barrio del Gancho. De esta manera, y según confirmaron ayer fuentes municipales, será en los próximos días cuando se proceda a su limpieza.

Este es uno de los solares que proceso de compraventa que llevó miento.

a cabo en el entorno de Zamoray-Pignatelli. Una vez en manos del ayuntamiento, el Gobierno de la ciudad aprobó la semana pasada la cesión gratuita de esta propiedad y de otras a Zaragoza Vivienda, con el fin de destinarlas a la ampliación del parque municipal de alquiler gestionado por esta sociedad.

La decisión de limpiar el solar llega tras este proceso y después de que la asociación vecinal Calles Dignas denunciara su estado. Desde el colectivo explicaron ayer a este diario que ya a finales de abril solicitaron la limpieza del solar mediante una instancia presentada al área de Urbanismo. También lo hicieron con una petición dentro adquirió el consistorio, dentro del de la página de quejas del ayunta- restante. Tras ello, según precisa- ray-Pignatelli. Ambas entidades lo abiertos al público y a su participa-



Aspecto que muestra el solar de la calle Pignatelli 78, en el barrio zaragozano del Gancho.

Desde Calles Dignas también relataron que la suciedad acumulada en el solar era fruto de los okupas que residen en el inmueble del número 76 de la misma calle. Este edificio ya pertenecía al 77,5% al ayuntamiento y esta misma semana será de propiedad municipal al 100%, cuando se firme el acta notarial que certificará que pase a sus manos el 22,5%

rá el proceso por parte de los servicios jurídicos para la solicitud de amparo judicial de desalojo.

Además de este asunto, desde Calles Dignas y la asociación Vive El Gancho han pedido al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, poder participar en la comisión extraordinaria de su área que se celebrará el próximo lunes y que abordará en exclusiva el Plan Zamoron desde el consistorio, se inicia - hicieron por escrito al correo elec - ción. ■

trónico del munícipe de manera oficial. En ese sentido, desde el consistorio zaragozano informaron ayer de que Serrano está buscando la fórmula para que los representantes de estos colectivos puedan estar presentes en la comisión, pues estas se realizan a puerta cerrada, según el reglamento orgánico municipal, a diferencia de los plenos, que sí están



SECRETARÍA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL. INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria por la que se somete a Información Pública la relación de bienes y derechos afectados, y se fija fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras relativas al "PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES Nº V DE LOS RIEGOS DE BARDENAS (ZONA 1) (ZARAGOZA)". Nº de Expediente SGRCNIR: 22.P04.

El Real Decreto-Ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequia en determinadas cuencas hidrográficas (BOE núm. 293, de 5 de diciembre de 2009), en su disposición Adicional Primera declara de interés general las actuaciones incluidas en su Anexo III, entre las que se encuentran las obras de mejora de regadios de la Comunidad de Regantes de base del Canal de Bardenas. Dichas obras llevan implícitas las declaraciones de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y la de urgencia, a los efectos de ocupación de los bienes afectados a los que se refiere el artículo 52 de dicha Ley.

El proyecto fue promovido por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA), en ejecución de la Primera Adenda, suscrita el 12 de mayo de 2022, al Convenio formalizado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarías, SA (SEIASA), de 25 de junio de 2021, en relación con las obras de modernización de regadíos del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Fase I, y desarrollado conforme al Convenio Regulador suscrito entre la Comunidad de Regantes Nº V de los Riegos de Bardenas y SEIASA el 7 de febrero de 2024, para la financiación, construcción y explotación de las obras de modernización de los regadios de la citada Comunidad de Regantes. De acuerdo con este último Convenio, si bien la ejecución de las obras del proyecto de referencia corresponde a SEIASA, la obtención de los terrenos, ocupaciones y servidumbres necesarios para la ejecución de la obra compete a la Comunidad de Regantes Nº V de los Riegos de Bardenas.

El "Proyecto de Modernización Integral de la Comunidad de Regantes Nº V de los Riegos de Bardenas (Zona 1) (Zaragoza)" fue aprobado por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 18 de diciembre de 2023.

El expediente expropiatorio se inicia por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 4 de junio de 2024. Consiguientemente, procede someter a trámite de información pública la relación de bienes y derechos afectados por

las expropiaciones necesarias para la ejecución de esta fase de la actuación, con especificación de su naturaleza y titularidad a los efectos previstos en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Los interesados que pudieran resultar afectados como consecuencia de la expropiación, podrán formular cuantas alegaciones estimen oportunas a los solos efectos de la subsanación de los posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados. Los escritos de alegaciones se dirigirán a la entidad beneficiaria, Comunidad de Regantes Nº V de los Riegos de Bardenas, Centro de Negocios Exión. P.I. Valdeferrín Crta. 125 Ayerbe-Tudela, Km. 35,500 50600 - Ejea de los Caballeros (Zaragoza), disponiendo como plazo para realizar las mismas, hasta el día señalado para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.

La relación de bienes y derechos afectados que se adjunta, podrá examinarse a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, así como en las dependencias de los Ayuntamientos de Biota, Ejea de los Caballeros y Sadaba.

Al mismo tiempo, y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Dirección General ha resuelto convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento de Biota (Zaragoza) el día 1 de julio de 2024, en horario de tarde, y en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), los día 2, 3, 4, 8, 9 y 10 de julio de 2024, en horario de mañana y tarde, y en el Ayuntamiento de Sadaba (Zaragoza) el día 11 de julio de 2024, en horario de mañana, o bien en las dependencias que a tal efecto designen dichos Ayuntamientos, al objeto de proceder al preceptivo levantamiento de Actas Previas a la Ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva, con desplazamiento a la finca afectada para la toma de datos, si se considerase preciso.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual, y a través de la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza y, en formato resumen, en dos diarios de Zaragoza.

La inclusión de bienes de dominio público en la relación adjunta de bienes y derechos afectados que se somete a la referida información pública, a tenor de lo establecido en el artículo 6 a) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se realiza a los solos efectos de posibles intereses que terceras personas puedan alegar sobre dichos bienes, sin perjuicio de que simultáneamente se tramite el procedimiento establecido para obtener la disponibilidad de dichos terrenos con las Administraciones correspondientes, en virtud del principio de cooperación que rige en sus relaciones, según dispone el articulo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. La publicación en el Boletín Oficial del Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza y, en formato resumen, en dos diarios de Zaragoza, así como en los respectivos tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Biota, Ejea de los Caballeros y Sadaba (Zaragoza) servirán como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore su paradero.

Las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores si fuera preciso, bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la última acta que se extienda, haciéndose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos objeto de expropiación, personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en derecho, debiendo aportar los documentos acreditativos de su titularidad, el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, certificación catastral y, en su caso, cédula urbanística, pudiendo hacerse acompañar si así lo estiman oportuno y con gastos a su costa de Peritos y Notarios.

La presente publicación se hace, además, a los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el articulo 32.5 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

En el presente expediente expropiatorio la Comunidad de Regantes Nº V de los Riegos de Bardenas, ostenta la condición de entidad beneficiaria a los efectos establecidos en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Madrid,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES E INFRAESTRUCTURAS RURALES Cristina Clemente Martínez

Madrid,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN P.D.: Orden APA/21/2019, de 10 de enero (BOE nº 16 de 18-01-2019)

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN

Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA Isabel Bombal Diaz

16 Aragón
Miércoles, 12 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

Jaime Galindo



La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visitó ayer las nuevas instalaciones.

#### Urbanismo

## La residencia de Pontoneros culmina los trabajos de ampliación

El complejo funcionará a pleno rendimiento desde septiembre y contará con un total de 340 habitaciones desde 399 euros al mes

EL PERIÓDICO Zaragoza

La residencia de Xior Pontoneros abrirá a pleno rendimiento el próximo mes de septiembre con un total de 340 habitaciones y unos 380 residentes tras completarse las obras de la segunda fase del complejo. Así lo anunció este martiguo acuartelamiento de Pontoneros, que llevaba cerca de quince nager en España de Xior Student Housing, Hugo Otero, empresa adjudicataria del proyecto y que ha invertido 29,15 millones de euros.

Este proyecto residencial y urbanístico se ha desarrollado en dos parcelas del entorno de la plaza de José María Forqué, incluyendo la recuperación patrimonial del antiguo acuartelamiento de Pontoaños bloqueado y que supone una de las piedras angulares de regeneración urbana contempladas en el Plan Especial Zamoray-Pignatelli. «Estoy especialmente orgullosa y satisfecha porque estamos devolviendo a la vida este antiguo cuartel del siglo XVIII, el cuartel de San Genís, donde antes había ruinas, un solar con escombros, hoy hay una residencia de estudiantes internacionales. Los vecinos de este distrito, del distrito Pignatelli, van a ver que ahora tienen un edificio moderno, totalmente moderno», destacó Natalia Chueca.

En el presente curso 2023-2024, ya se puso en funcionamiento la primera fase de la residencia con 151 habitaciones. Las instalaciones contaron con un aluvión de reservas. Ahora, el proyecto residencial se pondrá en marcha en su máxima capacidad, con 189 nuevas habitaciones. ■

#### Educación

# CSIF estima que el próximo curso harán falta 300 profesores

Desde el sindicato aseguran que no se pueden asignar docentes solo por el número de niños

A. POLA Zaragoza

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expresó ayer su preocupación por la falta de profesorado y personal no docente que se prevé el próximo curso en los centros escolares aragoneses, según las instrucciones de cupo que está mandando la Administración a los centros en los últimos días. «Están imponiendo unas instrucciones de cupo sin negociar y generando una gran incertidumbre en el final de curso. Tememos que faltarán al menos 300 docentes el próximo curso, sobre todo en los centros de Infantil y Primaria», afirmó Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF.

Las instrucciones que se están remitiendo a los centros incluyen la desaparición de la figura del maestro de apoyo en Primaria y el recorte de horas para desdobles en Secundaria. «No se puede aplicar la asignación de docentes por número de niños, sin tener en cuenta la diversidad de los centros y del alumnado. Cada vez nos encontramos con más alumnos con necesidades de apoyo educativo, con diagnóstico TEA u otras problemáticas. La falta de personal docente y no docente conllevará una sobrecarga de trabajo aún mayor», recalcó.

CSIF ha abierto un buzón de incidencias en su web para conocer la opinión de los centros. Más de 60 centros han contestado que sufren falta de personal y temen seriamente por la organización del próximo curso. Denuncian que «no se van a poder dar apoyos a los alumnos que más lo necesitan y van a faltar docentes para sesiones de codocencia y proyectos», expresaron desde CSIF, asegurando que el sindicato ha visitado todos los centros públicos de Aragón este curso.

El 20 de junio CSIF, a nivel nacional, ha convocado una concentración ante el Ministerio de Educación. Y en Aragón se preparan concentraciones este final de curso ante los servicios provinciales de Educación. Por su parte, CGT y CCOO han convocado dos concentraciones para hoy a las 18.00 horas en Zaragoza y Teruel (plaza de España y plaza del Torico respectivamente), y animan a todas las comunidades

#### CCOO Aragón y CGT han convocado protestas para hoy en Zaragoza y en Teruel

educativas de los diferentes centros públicos educativos a concentrarse antes de las clases para reclamar a la consejería de Educación que rectifique y no recorte profesorado en el inicio del curso que viene.

Por otro lado, el IES Pedro de Luna de Zaragoza hizo ayer pública la «precaria situación» que sufre desde principio de curso, en el ámbito del personal laboral y de servicios. «Desde el viernes 24 de mayo no tenemos personal en la oficina, nuestro centro necesita de tres personas; un jefe de oficina y dos auxiliares administrativos. Tras numerosas reclamaciones, el equipo directivo ya ha llegado a un límite y a partir de mañana (por hoy) la poca atención que podía darse al público dejaremos de prestarla», reflejaron desde la dirección del centro. Además, ayer por la tarde hubo una concentración a las puertas del Pedro de Luna para denunciar la situación. ■

### **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 14 de junio

Zaragoza (16503541): 00:00 a 07:00 C/ CAMPOAMOR, PZ/ HUESCA, C/ LASTANOSA, AVENIDA/ MADRID (ZARAGOZA), C/ MARCOS ZAPATA, C/ TORRES QUEVEDO, C/ 2 (C/ TORRES QUEVEDO, Nº 2 EN ZARAGOZA) TORRES QUEVEDO (16503573): 00:15 a 07:00 C/ CAMPOAMOR, PZ/ HUESCA, C/ LASTANOSA, AVENIDA/ MADRID (ZARAGOZA), C/ MARCOS ZAPATA, C/ TORRES QUEVEDO, C/ 2 (C/ TORRES QUEVEDO, Nº 2 EN ZARAGOZA) TORRES QUEVEDO

Pastriz, Zaragoza (16522445): 00:31 a 02:00 CN/ CENIA, CN/ CHISCUEVAS, C/ CTRA,PASTRIZ KM.1 (CTR. PASTRIZ KM.1 EN ZARAGOZA), CN/ HEREDEROS, C/ MOVERA, AVENIDA/ MOVERA (MOVERA), CR/ MOVERA-PASTRIZ, C/ NAVE, C/ TORRE CLAVERO, CN/ VADO

Tauste (16514963): 01:01 a 05:30 PE/ BARLUENGA, AV/ CINCO VILLAS, CN/ LA VIA, C/ TAUSTE N°13 VIGATA (CARRETERA EJEA EN TAUSTE)

Zaragoza (16521845): 02:00 a 03:00 C/ A.LAZARO, AV/ ALMOZARA, C/ J. MARCO (SOTO DE ALFOCEA EN ZARAGOZA), CN/ NOGUERA, AU/ Z-40

Alarba (16469081): 08:05 a 13:00 C/ ALARBA (CALLE BAJA EN ALARBA), C/ ALTA, C/ BAJA, C/ CARRETERA, C/ CASTILLO, CN/ ENEAS, C/ ENMEDIO, C/ JORUNTO, C/ LA JOTA, PZ/ PLACETA, C/ RUGA (LA), C/ VEGA

Escatrón (16524177, 16524265): 09:00 a 13:30 PG/ 28, C/ EXTRAMUROS, PG/ INDUSTRIAL, C/ SECTOR 8.2 (POLIGONO INDUS.DE ESCATRON) U.E.1

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico.
TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900

#### LOGÍSTICA ARAGONESA DE SOL Y VIENTO, SOCIEDAD COOPERATIVA PEQUEÑA

ANUNCIO de Logística Aragonesa de Sol y Viento, Sociedad Cooperativa pequeña, relativo a la disolución y liquidación de dicha sociedad.

Con fecha 6 de mayo de 2024, en la sede social de la cooperativa, con domicilio en el P.I. Valdeferrín, Edificio Exion, Oficina 12 en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), siendo las 15:00 horas se acuerda, en Asamblea General Universal, proceder a la disolución de la cooperativa, cesar a los miembros del Consejo Rector y realizar el nombramiento como liquidador de D. Fernando Romeo Miguel,

Posteriormente, a las 18:00 horas del mismo día, la Asamblea General Universal acordó la liquidación de la cooperativa, la aprobación del balance de liquidación y el proyecto de distribución de activo, con un activo de cero euros y un pasivo de cero euros.

La documentación social de la liquidación puede consultarse en la sede social de la cooperativa en el P.I. Valdeferrin, Edificio Exion, Oficina 12 en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Lo que se comunica para el general conocimiento de los interesados en virtud de lo dispuesto en los artículos 67 y 68 del texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón.

> Ejea de los Caballeros a 9 de mayo de 2024.-El liquidador, Fernando Romeo Miguel.

el Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024



Parte del equipo que participó ayer en el simulacro realizado en Plaza Imperial, Zaragoza.

#### Preparación y coordinación del equipo local

Plaza Imperial de Zaragoza acogió ayer la recreación de un asalto a un furgón blindado a cargo de la Policía Nacional. Durante la intervención estuvieron presentes unas 200 personas, pertenecientes a la Policía Local, los Bomberos, el 061 y el 112.

## Un simulacro policial de película en pleno centro comercial

Como si de una escena de acción se tratara, el recinto de Plaza Imperial en Zaragoza se convirtió durante toda la mañana de ayer en una recreación de un atraco de película. No había cámaras ni claquetas, aunque sí los otros ingredientes cinematográficos necesarios para un filme de acción. Atracadores, rehenes y cuerpos policiales formaron parte de un simulacro de asalto a un furgón blindado que realizó la Policía Nacional de Zaragoza. En la intervención también participaron la Policía Local, los Bomberos de Zaragoza, el 061 y el 112.

La tranquilidad que reina en el centro en desuso de Plaza fue alterada por bombardeos, disparos y sonidos de helicópteros de la Policía Nacional que revisaban la escena desde 
las alturas. La teatralización, en la 
que participaron alrededor de 200 
personas, comenzó a las 9.30 horas 
cuando un furgón blanco supuesta-

JUDIT MACARRO Zaragoza

mente explotó en el aparcamiento del centro.

En el suelo, una decena de cuerpos se desplomaron alrededor del
vehículo como resultado de la falsa
detonación. Pocos segundos después
entró en acción el cuerpo policial para reducir a los actores del suceso en
un tiroteo que terminó con los cacos
apoderándose del interior del centro
comercial. Mientras los atracadores
interceptaban como rehenes a los
ciudadanos dentro del edificio, en el
exterior la policía se encargaba de
acordonar la zona, así como de examinar a las personas que se encontraban en el aparcamiento.

Poco después llegaron los demás protagonistas. Un furgón de bomberos, seguido por tres ambulancias (dos del 061 y una del 112) que unieron fuerzas con el cuerpo policial, que ya se encontraba en la zona.

Durante la intervención no faltó ni la inteligencia artificial. Un perro robótico fue el encargado de asegurar la completa desactivación de los explosivos en el furgón blanco de los atracadores.

Horas después llegó el momento crucial: intentar llegar a un acuerdo para salvar todas las vidas posibles. Megáfono en mano, el negociador se colocó a las puertas del centro comercial y, lejos del nerviosismo y la tensión porque todo saliera según lo previsto, el simulacro tuvo un final feliz.

Terminado el protocolo de actuación, que se prolongó durante cuatro horas, los atracadores fueron detenidos y las víctimas puestas en libertad. Todos satisfechos, tocó recoger el escenario y dar fin a toda una mañana de acción. ■ Detenido

# A prisión un joven de Barbastro por agresión sexual

Las víctimas, dos menores de la localidad, aseguraron que el autor les habló por redes

EL PERIÓDICO Zaragoza

Un joven ingresó ayer en prisión por una presunta agresión sexual a dos vecinas de Barbastro menores de edad. Según adelantó la Cadena Ser y pudo confirmar posteriormente este diario, el autor de los hechos también es vecino de la localidad oscense y tiene 32 años.

La agresión se produjo hace pocas fechas en el municipio. Las dos jóvenes aseguraron, cuando interpusieron la pertinente denuncia acompañadas de sus padres en la Guardia Civil de Barbastro, que el detenido había contactado con ellas por redes sociales. Una vez las investigaciones de la Benemérita finalizaron, la magistrada del Juzgado número 2 de Barbastro ordenó ayer su ingresó en el centro penitenciario de Zuera y pasará en las próximas fechas a disposición judicial.

#### Antecedente

Este caso ha ocurrido tan solo unos días después de que otro delito de similares características consternara a los vecinos de la localidad. El pasado 19 de mayo la Guardia Civil detuvo a dos jóvenes de Monzón por, supuestamente, agredir sexualmente a dos menores de edad en las inmediaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria IES Hermanos Argensola de la localidad oscense. Al parecer, las víctimas contactaron

con los jóvenes, de 22 y 24 años de edad y nacionalidad extranjera, a través de una aplicación y quedaron cerca del centro educativo. Fue en ese momento en el que ellas refieren que fueron agredidas sexualmente, tal y como explicaron a los agentes, que estudiaron todos los datos aportados para tratar de esclarecer lo sucedido.

Según el Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior hace unas semanas, los delitos sexuales se han disparado en la comuni-

Es el segundo delito de este tipo en la localidad oscense en un plazo de menos de un mes

dad aragonesa al contabilizar 288 casos en 2019 que poco tienen que ver con los casi 500 (448) del año pasado a tenor de los episodios denunciados ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Son 69 casos ilícitos más que en 2022 (379) y 60 más en comparación con 2021 (388), lo que evidencia una tendencia al alza compartida por todo el territorio nacional. En el año 2023, ese incremento permitió rebasar en Aragón la barrera de las cuatro centenas de delitos sexuales. ■





JUNIO

Entra en la web o escanea el código:



https://neomotorepe.es/coche-ano-lectores

E PRENSA IBERICA

#### **Teruel**

## La DPT presenta un plan que promueve la compra y rehabilitación de vivienda

Destinará hasta un millón de euros en ayudas a este iniciativa que contempla un máximo de 36.000 euros y podrá financiar hasta el 80% de la inversión total

EL PERIÓDICO Teruel

Al Gobierno de Aragón le faltaba Teruel para cerrar su ronda de visitas y anuncios para fomentar la construcción de vivienda nueva de alquiler a precios asequibles. Tras sellar el acuerdo con Huesca, ayer fue el turno de la capital turolense, donde la Diputación Provincial destinará un millón de euros para que los pequeños municipios puedan comprar y rehabilitar viviendas de la mano del Ejecutivo.

El consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, Octavio López, asistió ayer martes a la presentación del plan de vivienda impulsado por la Diputación Provincial de Teruel (DPT), invitado por el presidente de la institución provincial, Joaquín Juste.

El objetivo del este plan provincial comparte objetivos con el Plan Aragón Más Vivienda del Gobierno de Aragón y se centra, por tanto, en el impulso de la vivienda pública para ayudar a los jóvenes y a quienes buscan residencia habitual en localidades y núcleos de población donde encontrar un alquiler asequible se ha complicado en los últimos años por la situación del mercado inmobiliario.



El consejero de Vivienda, Octavio López, junto al presidente de la DPT, Joaquín Juste.

Según concretó Juste, la Diputación concederá ayudas por un montante global de un millón de euros para que los municipios turolenses puedan adquirir vivienda que luego se incluirá en el Plan 700 con el que podrán acceder a subvenciones para proceder a su rehabilitación y destinarlas a alquiler asequible, pensando especialmente en los jóvenes, en nuevos pobladores necesarios para implementar los servicios de esos municipios o para que sean habitadas por médicos y maestros que precisen de esta solución. El Plan de Vivienda de la DPT prevé una inversión máxima subvencionable de 36.000 euros por vivienda rehabilitada, aunque la cuantía final se fijará en función de la población del municipio. Así, la ayuda será de 28.800 euros –80% de la inversión justificada – para municipios con una población de hasta 100 habitantes, de 25.200 euros (70%) para municipios de entre 101 y 500 habitantes, de 21.600 euros (60%) para municipios de entre 501 y 1.000 habitantes y de 18.000 euros (50%)

para municipios de entre 1001 y 3.000 habitantes.

Octavio López celebró coincidir con la Diputación Provincial de Teruel en la idea de que «la mejor forma de luchar contra la falta de oferta pasa por ampliar el parque de vivienda pública». «Se trata de dos planes complementarios, en tanto que uno va a facilitar que los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes puedan adquirir inmuebles para luego rehabilitarlos con la ayuda del Plan 700 del Gobierno de Aragón», subrayó.

#### Comienza en La Caridad una excavación en busca de núcleos ibéricos

EL PERIÓDICO Teruel

El Museo de Teruel ha comenzado una nueva campaña de excavaciones en Alto Chacón (Teruel) dentro del programa Estudio del poblamiento ibérico en la provincia de Teruel, que tiene como objetivo impulsar la investigación, recuperación, salvaguarda y difusión del patrimonio arqueológico de la provincia.

En el mes de julio se recupera la campaña de excavaciones de la ciudad de La Caridad (Caminreal) relacionada con el Estudio del proceso de romanización de la provincia de Teruel. Asimismo, en el último trimestre del año continuarán las actuaciones en dicha ciudad y en el poblado fortificado de Cabezo de San Pedro, en Oliete (Teruel).

Por otra parte, el Museo Provincial se une a la celebración de las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA) que se celebran anualmente en España durante el tercer fin de semana de junio con el objetivo de acercar al público los métodos de análisis, investigación y conservación aplicados al patrimonio arqueológico.

Con este motivo, el 14 de junio se realizará la apertura de visitas a la excavación Alto Chacón, para conocer en primera persona una intervención arqueológica.

#### Calatayud

### Sale a licitación la ampliación de las Urgencias del Ernest Lluch

Solo la redacción del proyecto para la reforma y mejora del hospital supondrá una inversión de algo más de 139.000 euros

EL PERIÓDICO Zaragoza

La redacción del proyecto para las obras de reforma y ampliación de las Urgencias en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud han salido a licitado por 139.745,2 euros. Se trata de un plan integral que está valorado en 5 millones de euros y que supone la remodelación y la ampliación de las urgencias.

El proyecto se acometerá en dos fases, una primera en la que se construirá un nuevo edificio de 1.300 metros cuadrados para el servicio de Urgencias y una segunda en la que se remodelarán los 675 m2 de las actuales Urgencias, de modo que el proyecto triplicará el actual espacio al que anualmente acuden unos 23.000 pacientes, unos 65 cada día, ha puntualizado.

El alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, en la primera reunión que tuvo con el consejero de Sanidad, José Luís Bancalero, ya le apuntó que era una «prioridad absoluta la modernización del bloque de las Urgencias».

Además se comprometía a poner a disposición del Salud, los terrenos para atender otra necesidad como es la construcción de un helipuerto. «Desde que se inauguró el Hospital Ernest Lluch en 1985, hace 39 años, no se ha renovado la unidad de urgencias y tiene limitaciones de espacio que obligan a utilizar otros espacios colindantes», señaló el primer edil. En 2025 cumplirá 40 años y hace ya cerca de 20 que reclamaba una reforma de las urgencias, un servicio que en época de recolecta de la fruta y en verano incrementa un 25% la atención.

El proyecto de las nuevas Urgencias contemplará la reforma de la actual zona y la construcción de otra unidad, y ambas estarán conectadas. Como parte de este nuevo edificio de Urgencias se prevé además la dotación del helipuerto 
para emergencias sanitarias por 
medio de otro contrato simultáneo.

En principio, tal y como afirmó el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en su visita a la localidad el pasado mes de abril, las obras estarán en marcha el próximo año o, «como muy tarde», en 2026.

El hospital de Calatayud no solo da servicio a la ciudad bilbilitana sino también a los habitantes de las comarcas del Aranda, Valdejalón y Daroca, además de a los de Ólvega, Ágreda y Arcos de Jalón, de la Comunidad de Castilla-León, y que suman aproximadamente 55.000 personas. ■

Especial | 19 el Periódico de Aragón Miércoles, 12 de junio de 2024



## «El asociacionismo local es vital por su implicación y participación»

Remolinos celebra del 12 al 16 de junio sus fiestas en honor a San Antonio de Padua. Casi medio centenar de actos abrazan la tradición en un intenso programa festivo

#### ¿Cuáles son los actos más destacados del programa festivo?

 Los actos que aglutinan mayor número de participantes, como son la celebración del patrón, el Dance de Remolinos, los festejos taurinos, las verbenas y las comidas vecinales.

#### El pregón correrá a cargo del grupo de ganchilleras. ¿Por qué se ha elegido a este colectivo?

 Cualquier tipo de asociacionismo en Remolinos es fundamental para la buena convivencia, siendo muy importante en el día a día de nuestro pueblo. Era un colectivo que no había disfrutado de dicho privilegio y no iban a ser menos. Aquí los pregoneros casi siempre son personas del pueblo.

#### – ¿Cómo se vive uno de los actos más tradicionales, la actuación de los Danzantes de Remolinos?

 Siempre con mucha emoción. Se enseña desde hace años a todo el que quiere aprenderlo, existiendo mucha rotación en cuanto a los jóvenes que lo bailan. Hay momentos que lo puede bailar cualquiera. Es muy bonito ver varias generaciones danzando juntos.

#### Tampoco faltarán los festejos taurinos populares. ¿Cuándo se celebran y en qué consisten las bajadas del monte?

Por supuesto y tratándose de un

pueblo de la Ribera estos actos no pueden faltar. En la calle hay un recorrido que permite la participación de mucha gente y, por ello, convoca a muchos visitantes. Las bajadas del monte es un encierro que siempre se hace los sábados y domingos de la fiestas con un recorrido especial por las cuevas del municipio y una pendiente bastante pronunciada. Es dvertido y bello.

#### ¿Cómo es la implicación de las asociaciones y vecinos de la localidad en las fiestas?

— En la vida de Remolinos el asociacionismo es vital por su implicación y participación en casi todo lo que se propone. Es comprometido y su apoyo es totalmente necesario. Los resutados son muy satisfactorios.

#### Estamos a las puertas del verano. ¿Qué ofrece Remolinos en esta época del año?

 Disfrutar de la naturaleza en Remolinos es un auténtico lujo. Los paseos por el río o por el monte estepario tienen cada día más adeptos, tanto de aquí como de fuera. Además se realizan diferentes actividaddes deportivas y esto hay que añadir otros atractivos propios como las minas de sal, la ermita, las pinturas de Goya... Es algo que nadie deberia perderse.

Una de las citas deportivas ya

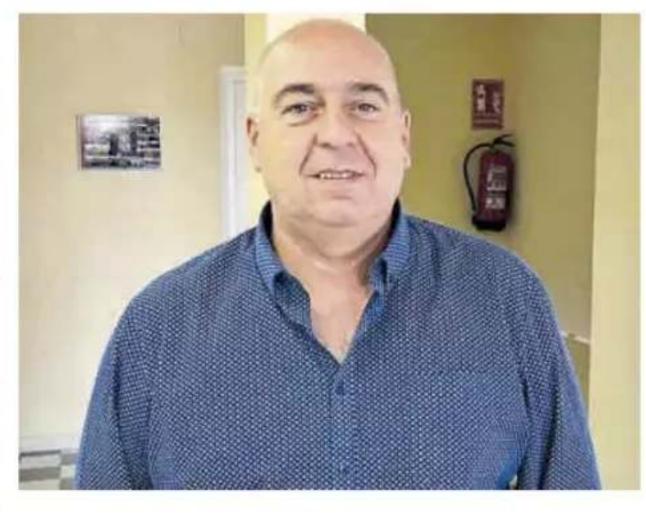

#### consolidadas es el torneo de fútbol sala femenino. ¿Cómo se presenta la 15ª edición?

 Siempre es un torneo esperado y deseado en el que las mejores jugadoras a nivel nacional vienen a deleitarnos, aunque sean equipos no federados. Con casi 300 participantes es el mejor torneo nacional femenino que se puede ofrecer.

#### -¿En qué proyectos trabaja actualmente el ayuntamiento?

En varios, como la conservación de

redes de agua y asfaltado de calles, rehabilitación de la entrada del pueblo, conversión de terrenos rústicos en industriales y dotación de servicios y elaboración de un estudio de un plan de viviendas. La inversión será de más de un milón de euros.

#### ¿Cómo ha sido la rehabilitación de la casa de cultura y cuál va a ser su uso?

 Larga y costosa pero ha quedado de maravilla. En el próximo curso le daremos contenido y albergará a todo

ese asociacionismo del que hacemos gala, además de acoger muchas actividades vecinales que teníamos dispersadas en varias localizaciones. Esperamos que sea un centro de referencia en nuestro pueblo.

#### ¿Cómo se está desarrollando el proyecto Minas de Sal?

- Estamos trabajando, dándole forma a través de la imaginación, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Por ser una actividad en plena explotación no se dispone de espacios físicos propios.

#### ¿Qué necesidades tiene Remolinos en equipamientos, infraestructuras y servicios?

 Es un municipio muy bien dotado. Sin embargo, el mayor déficit que tenemos es la carretera que nos dicen que se arreglará próximamente y nos aferramos a ese deseo que compartimos con los pueblos vecinos.

#### ¿Cómo es la apuesta del Ayuntamiento de Remolinos para fijar población y crear empleo?

 Nuestra apuesta está relacionada con las próximas inversiones, que se verán acompañadas de la expansión y el crecimiento de empresas como Ibérica de Sales y Eurocontainer que, con sus propias inversiones, van a colaborar a todo ello. Algo de lo que estamos muy agradecidos.

#### ¿En qué ámbitos ha experimentado el municipio mayor crecimiento en los últimos años?

 Desgraciadamente en cuanto a población nos está pasando como a la mayoría de localidades, pero en la creación de puestos de trabajo ocurre todo lo contrario. Esperamos que contribuya a que se invierta la trayectoria.

#### ¿Cuáles son las líneas de actuación a corto y medio plazo?

 Seguir apoyando todo lo que he ido nombrando. Va a ser vital para nuestro futuro más cercano.

### FIESTAS EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA 2024 - del 12 al 16 de junio

10.00 h. Almuerzo popular con la colaboración de la Asociación "Las Salinas". "El retén" 13.00h. Pregón inicio de estas a cago del grupo de ganchilleras de Remolinos. Plaza España. A continuación, pasacalles con la Charanga "El

18.00 h. Recomido de peñas. Salida Plaza España.

22.30 h. Jotas de Ronda. Salida: "El retén". Recorrido: Calle Ronda San Antonio (con parada en la "Peña Chucky"), Calle Los Danzantes, Calle Mayor, Calle del Horno, Plaza de La Iglesia. para finalizar en la Plaza España. 23.45 h. Lanzamiento de bombas japonesas.

Plaza España. 00.00 h. Toro de fuego sin ratas y pasacalles con la Charanga "El Pilar". Salida: Plaza España. 00.30 a 02.00 h. Verbena con Di Val. Replace-

ta de "La Violeta"

#### JUEVES 13

09.00 ls. Diana floreada con la Charanga "El Pilar". Salida: Plaza España. 11.45 h. Salida desde la Plaza España hasta la Iglesia, acompañados por los Danzantes de Remolinos y la Charanga "El Pilar".

12.00 h. Procesión con los Danzantes de 13.00 h. Actuación de los grupos de Danzantes. Piaza de La Iglesia.

16.30 h. Concierto con la orquesta Nueva Era. Pabellón Municipal. 18.00 h. Torneo de futbolín y tardeo. Pabellón

Se establecen 3 categorias.

A) De 5 a 9 años B) De 9 a 14 años

C) De 14 años en adelante

Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el día 11 y en el pabellón hasta media hora antes de comenzar el torneo.

22.30 h. Concierto con la orquesta Nueva Era. Pabellón Municipal. 23.45 h. Lanzamiento de bombas japonesas. Plaza España.

00.00 h. Toro de fuego sin ratas y pasacalles con la Charanga "El Pilar", Plaza España. 01.00 h. Baile con la orquesta Nueva Era. Pabellón Municipal,

#### VIERNES 14

9.00 h. Diana floreada con la Charanga "El Pitar". Salida: Plaza España.

10.45 h. Salida desde la Plaza España hacia la Ermita del Santo Cristo, acompañados por la Charanga "El Pilar" y los Danzantes de 12.00 h. Representación del Dance de Remoli-

nos. Replaceta de "La Violeta". 13.00 a 14:00 h. Vacas de la Ganaderia Virgen de Sancho Abarca, Plaza España.

16.30 h. Concierto con la orquesta Nueva Etapa, Pabellón Municipal, Vacas de la Ganadería Virgen de Sancho Abarca.

con el siguiente horario: De 18.00 a 19.30 h. Calle.

De 19.30 a 20.30 h. Plaza. 18.30 h. Juegos Multideporte. Plaza de La

22.30 h. Concierto con la orquesta Nueva Etapa. Pabellón Municipal 23.45 h. Lanzamiento de bombas japonesas.

00.00 h. Toro de fuego sin ratas y pasacalles con la Charanga "El Pilar", Plaza España. 01.00 h. Baile con la orquesta Nueva Etapa. Pabellón Municipal.

#### SABADO 15

Plaza España,

08.30 h. Diana floreada con la Charanga "El Pilar". Salida: Plaza España.

09.00 h. Vacas bajadas del monte de la Gana-dería de José Luis Cuartero. Antes del mismo se ofrecerá caldo en el lugar de costumbre, con la colaboración de Antonio

Sanz, "El Chato" 11.00 h. Recorrido con mansicos. Replaceta "La Violeta"

Vacas de la Ganadería de José Luis Cuartero, con el siguiente horario: De 12.30 a 14.00 h. Calle. De 13.00 a 14.00 h. Plaza.

16.30 ls. Concierto con la orquesta Pasarella. Pabellón Municipal 17.00 a 20.00 h. Castillos hinchables. Plaza

17.30 h. Merienda para todos/as. iMelón con jamón! Calle Santo Cristo. Vacas de la Ganadería de José Luis Cuartero,

con el siguiente horario: De 18.00 a 19.30 h. Calle. De 19.30 a 20.30 h. Plaza.

22.30 h. Concierto con la orquesta Pasarella. Pabellón Municipal 00.00 h. Toro de fuego con ratas y pasacalles

con la Charanga "El Pilar". Plaza España. 01.00 ls. Baile con la orquesta Pasarella. Pabellón Municipal.

#### DOMINGO 16

08.30 h. Diana floreada con la Charanga "El Pilar" Salida: Plaza España.

09.00 h. Vacas bajadas del monte de la Ganadería Hermanos Marcén. Antes del mismo se ofrecerá caldo en el lugar de costumbre, con la colaboración de Antonio Sanz, "El Chato". 11.00 h. Comparsa de Gigantes y Cabezudos, amenizados por los Gaiteros de La Ribera. Salida: Sala Goya. Vacas de la Ganadería Hermanos Marcén, con el

siguiente horario: De 12.30 a 14.00 h. Calle.

De 13.00 a 14.00 h. Plaza.

16.30 h. José María Jiménez Group, Flamenco puro: toque, cante y baile. Pabellón Municipal. Vacas de la Ganadería Hermanos Marcén, con el

De 18.00 a 19:30 h. Calle. De 19.30 a 20:30 h. Plaza.

22,00 h. Toro de fuego sin ratas, pasacalles con la Charanga "El Pilar y Traca fin de fiestas. Plaza España.

#### **ACTOS RELIGIOSOS JUEVES 13**

09.30 h. Misa Primera

12.00 h. Procesión y Misa Aragonesa. 21.00 h. Rosario Procesional.

**VIERNES 14** 11.00 h. Misa en la Ermita del Santo Cristo.



#### Sudokus

| 5 | 7 |   |   |   |   |   | 4 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
|   |   | 9 |   |   |   |   | 8 | 1 |
|   | 5 |   | 8 |   |   | 9 |   |   |
|   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |
|   |   | 8 |   | 5 |   | 2 | 7 | 6 |
|   | 2 |   |   |   | 5 | 4 |   | 3 |
| 4 |   |   |   |   | 8 | 6 |   | 5 |
| 3 |   |   | 2 |   |   |   | 9 |   |

|        |        | 7 |   | 9 |   |   | 4 |   |
|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 6      |        |   |   |   | 2 | 9 |   |   |
| 6<br>9 |        |   | 1 |   | 4 | 3 |   |   |
| 1      | 6      |   |   |   |   | 8 |   |   |
| 8      | 6<br>5 |   |   | 7 |   |   |   |   |
|        |        | 3 | 8 | 5 |   |   |   |   |
|        |        |   |   |   |   |   | 2 |   |
|        | 2      |   |   |   |   |   |   | 1 |
| 5      | 7      |   |   |   | 6 |   |   | 9 |

|      |   | 8 |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |   |   | 1 |   | 4 |   |   | 8 |
| 7    | 1 | 9 |   |   |   | 5 |   |   |
| 3    |   |   |   |   |   |   |   |   |
|      | 9 |   |   |   |   | 3 |   |   |
| 4    |   |   | 8 | 9 |   |   |   |   |
| - 13 |   | 7 | 5 |   |   | 9 |   | 6 |
|      |   | 5 |   |   | 8 |   | 3 |   |
| -8   | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   |

| L   | 6                       | 8               | 9                 | Þ               | 2                   | 5                 | 1        | Ε               |
|-----|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------|
| ī   | 2                       | 9               | 8                 | 1               | ε                   | L                 | 6        | P.              |
|     | 1                       | Þ               | 9                 | 6.              | 1                   | 8                 | 3        | 8               |
| ī   | L                       | 2               | 1                 | 9               | 1                   | 8                 | 3        | 6               |
|     | 9                       | 1               | £                 | 3               | 6                   | Þ                 | 9        | L               |
|     | ε                       | 6               | 1                 | 9               | 8                   | 1                 | 9        | 2               |
| Ī   | 8                       | L               | 2                 | 3               | 9                   | 6                 | P        | 9               |
| ī   | 9                       | 9               | õ                 | L               |                     | 3                 | 8        | 1.              |
| =   | -                       | 0               | £                 | Q               | 0                   | 2                 | 1        | Q               |
| 0   |                         | 100             |                   | -               | -                   |                   | -        | -               |
|     | ller                    | ne              | las               | ca              | sill                | as                | vac      | das             |
|     | 850                     | 600             |                   |                 | T1055               |                   |          |                 |
| 20  | los                     | re              | cu                | adı             | 105                 | de                | 91       | (9              |
| 9   | los<br>adr              | re              | cu<br>os,         | adi             | 105<br>In (         | de                | 91       | c9<br>del       |
| 2 3 | los<br>adr              | re<br>ad<br>sir | os,               | co              | nos<br>etir         | de<br>ifra        | 9)<br>as | c9<br>del<br>in |
| 100 | los<br>adr<br>19,       | ad<br>sir       | os,<br>n re       | co<br>epe<br>un | ros<br>etir         | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as | c9<br>del<br>in |
| 1   | los<br>adr<br>19,       | ad<br>sir       | os,<br>n re       | co<br>epe<br>un | nos<br>etir         | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as | c9<br>del<br>in |
| 1   | los<br>adr<br>19,<br>me | ad<br>sir       | os,<br>n re<br>en | epe<br>un<br>m  | nos<br>etir<br>ia r | de<br>ifra<br>nii | 9)<br>as | c9<br>del<br>in |

#### Seis diferencias





Diferencias: 1. El monitor es más pequeño. 2. Falta un papel. 3. Se ve la mano. 4. Se ve el cuello de su camisa. 5. La cabecera es distinta. 6. El respaldo de la silla es

#### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Acechanzas. Corcovas, gibas.-2: Doctrina del budismo en el Tíbet. Lomo de cerdo adobado.-3: Extremo o remate de una tela. Pronombre personal. Antigua embarcación de considerables dimensiones, generalmente de vela.-4: Relativa a Apolo. Imitador de alguien o algo, procurando excederlo o aventajarlo. Prefijo que significa repetición.-5: Hombre sucio y descuidado. Matrices. Hombre valiente.-6: Símbolo del tantalio. Abrelatas. Llama, mamífero andino.-7: Que está falta de juicio. Adinerada. Obras dramáticas musicales cuyo texto se canta, total o parcialmente, con acompañamiento orquestal.-8: Símbolo del amperio. Cordillera entre Europa y Asia. Mineral en polvo.-9: Herrerías. Estante que en las cocinas y despensas sirve para poner la vajilla.-10: Día de la semana. Segunda época del período terciario. En romanos, mil.-11: Pueblo de escaso vecindario y sin jurisdicción propia. Expresan su modo de pensar sobre algo. Símbolo del oro.-12: Voz de la gallina clueca. Vive, habita. Ideas fundamentales en un raciocinio.-13: Aliento, vigor. Acontecimiento. Labre.-14: Indias chilenas. Sistema de grabación y reproducción de imágenes.-15: Enfermas de sarna. Circunloquios.

VERTICALES.-1: Terapéutica que utiliza medicinas que producen efectos contrario a los que caracterizan la enfermedad. Asociaciones de dos o más cristales gemelos, orientados simétricamente respecto a un eje.-2: Limosna. Persona que toma parte en las fallas de Valencia.-3: Arroje, exhale. Ceñir con cordón.-4: Accidente atmosférico consistente en partículas de polvo o arena en suspensión, cuya densidad dificulta la visibilidad. Habilidad. Todavía.-5: Tripa delgada. Hacer brujerías. Símbolo del cobalto.-6: Se atreve. Urinarias. Ellas.-7: Abreviatura de su majestad. Rectas, íntegras. Propia del oso.-8: Sitios plantados de olmos. Relativas a la epopeya.-9: Abreviatura de julio. Viento cardinal que sopla de oriente. Aovados.-10: Símbolo del osmio. Papagayo. Enfermedades de la piel. Símbolo del roentgen.-11: Hurtos. Camina por distracción. Ornato arquitectónico en forma de huevo.-12: Ondas. Continuo, incesante. Marchaos.-13: Arbusto buxáceo. Que acostumbra a vender caro. Piedra muy dura, de aspecto jabonoso, blanquecina o verdosa.-14: Chaqueta de tela, con solapas y botones. Relativo a la aviación.-15: Nostálgica. Lugares en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos

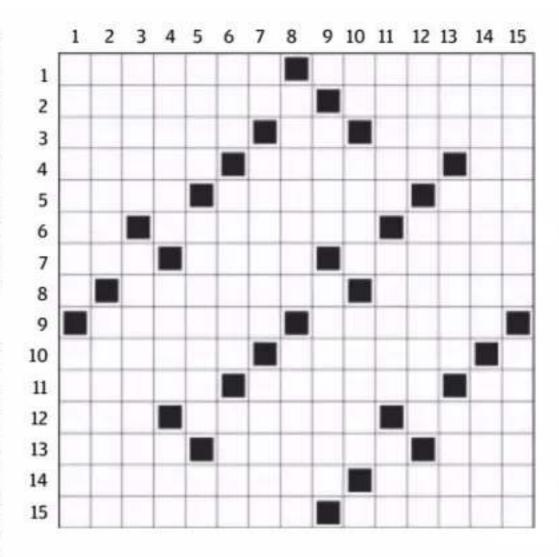

Solución sólo horizontales.-1: Acechos, Jorobas.-2: Lamaismo, Solomo.-3: Orilla, Le. Bajel.-4: Pitia. Émulos. Re.-5: Adán. Úteros. Bajel. Cid.-6: Ta. Abridor. Paco.-7: Ida. Rica. Óperas.-8: A. Càucaso. Avena.-9: Forjas. Vasera.-10: Martes. Eoceno. M.-11: Aldea. Opinan. Au-12: Clo. Reside. Ejes.-13: Lena. Suceso. Are.-14: Araucanas. Video.-15: Samosas. Rodeos

#### Olafo el vikingo Por Chris Brownie





#### **Ajedrez**

#### Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Cg6, Dxf5; 2-Cxe7+

#### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

Seguir su propio criterio en materia laboral podría crearle algún pequeño problema con un compañero si no tiene el tacto necesario. Una fiesta puede resultar algo decepcionante.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO

► Se afianzará la confianza en usted mismo
y llevará a cabo su trabajo en un clima grato
y distendido y con buena colaboración. No desorbite
un pequeño problema afectivo con su pareja.

GÉMINIS 21 MAYO A 20 JUNIO

Su falta de concentración influirá de forma negativa en su rendimiento laboral.

No preste oídos a rumores sin fundamento. Una dosis de tolerancia le será provechosa en casa.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO

Habrá grandes progresos en su trabajo, pero le será difícil evitar roces con sus compañeros. Su alto grado de comunicación puede llevarle a hacer confidencias a quien no debiera.

► Día con signo negativo en lo econômico, que acaso le haga tomar decisiones drásticas. Habrá tensión en el plano familiar, pero no pasará a mayores. Por la noche lo verá todo más claro.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

➤ Se prevén cambios en el ámbito laboral, que tendrán evidente repercusión en su nivel de ingresos. La amistad pondrá una nota negativa, que será mitigada por el excelente clima familiar.

LIBRA 23 SEPTIEMBRE A 22 OCTUBRE

➤ Su deseo de romper con la rutina puede llevarle a correr riesgos innecesarios. Sea prudente y hoy no confíe demasiado en su instinto. Podría reanudar contacto con algún viejo amigo.

► Replantéese su trabajo y acaso encuentre aspectos susceptibles de mejora. También debería restringir los gastos superfluos. En el plano afectivo todo marchará acorde con sus deseos.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

Si extrema el cuidado en su trabajo hoy
podrá disfrutar de la recompensa a sus
esfuerzos. En el terreno familiar también será mejor
controlar sus impulsos y vigilar lo que dice.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

Aunque en su trabajo le parezca que se encuentra estancado las perspectivas son buenas. Sea paciente. En el plano afectivo trate de ser más considerado con las personas de su entorno.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

Estudie bien cualquier decisión laboral que deba tomar. Es probable que reciba un dinero extra. Cuide también sus relaciones familiares prestando más atención a los demás.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO

▶ El día, en lo profesional, tendrá tendencia ascendente, pero evite hacer comentarios fuera de lugar. Controle sus gastos, porque el dinero puede escapársele de las manos. Velada hogareña.

Servicios | 21 el Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024

#### El tiempo

#### Mañana Temperaturas máximas en ascenso Máxima Minima Cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución Prevista en Prevista en en Aragón diurna en el Pirineo y el Sistema Ibérico por la tarde. Zaragoza Zaragoza Temperaturas mínimas en ligero descenso en Pirineos y Sistema Ibérico; máximas en ascenso, notable en puntos de la Ibérica. Viento flojo de componentes norte y oeste, girando a componente sur a últimas horas. Jaca 6º/24º Benasque 10/220 **El Sol Probabilidad** Sos de lluvia en 06.29 Salida del Rey Zaragoza 21.38 Puesta Huesca Católico /~ Barbastro 6º/25° 10°/25° 8º/27º La Luna Salida 12.11 Sariñena 01.41 Puesta Monzón 10°/27° 10°/27° Nueva 6 de julio 90% Yesa Creciente Zaragoza 14 de junio Fraga 12º/27º Calatayud 13º/29º Llena 7º/26º 21 de junio 91% Sotonera Menguante 28 de junio Daroca 6º/25º **Embalses** 95% Mediano **Alcañiz** 11º/28º España, hoy Calamocha 5º/24º min, máx Montalbán 98% 10 17 A Coruña El Grado 6°/26° m³/s el Alicante 18 22 caudal del Bilbao 11 19 Ebro ayer a 12 29 su paso por Cáceres 84% Zaragoza Santa Ana 16 32 Córdoba Las Palmas 16 20 5°/25° 2 11 León 8 20 Lograño 87% Mequinenza : 12 25 Madrid 20 22 Málaga 18 26 Murcia 10 17 Oviedo Ribarroja 8 19 Palencia 16 23 Palma 8 19 Pampiona San Sebastián 11 18 **Indice UV** 8 18 Santander Predicción para mañana del índice de radiación UV máximo 18 31 Sevilla en condiciones de cielo despejado 14 24 Valencia 11 24 Zaragoza 7 8 9 10 11 Riesgo MUY ALTO en Zaragoza, Huesca y Teruel Zaragoza Huesca Teruel

#### Santoral

San Bernabé apóstol Santa Alicia de Schaerbeek San Máximo de Nápoles San Paris de Treviso Santa Paula Frassinetti San Remberto de Bremen Santa Rosa Francisca Maria de los Dolores

#### **Farmacias**

| ZARAGOZA                                     |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| De 9:15 a 9:15 h. del di<br>AVENIDA CATALUÑA | a siguiente |
| Av. de Cataluña, 88                          | 976294773   |
| SAN JOSÉ                                     |             |
| Av. Cesáreo Alierta, 55                      | 976427855   |
| TORRERO                                      |             |
| Tintoretto, 14                               | 976259890   |
| CENTRO                                       |             |
| Pl. Nta. Sra. Carmen, 5                      | 976221393   |
| GRAN VÍA                                     |             |
| Pº. de Sagasta, 8                            | 976226203   |
| DELICIAS                                     |             |
| Via Hispanidad, 136                          | 976338069   |
| Via Universitas, 2                           | 976350759   |
|                                              |             |

| CALATAYUD               |           |
|-------------------------|-----------|
| Pº Sixto Celorrio, 13   | 976881679 |
| CASETAS                 |           |
| Aut. de Logroño, 67     | 976771743 |
| EJEA                    |           |
| Avda. F. el Católico, 1 | 976661105 |
| LA ALMUNIA              |           |
| López Urraca, 17        | 665437963 |
| TARAZONA                |           |
| Marrodán, 13            | 976644885 |
| UTEBO                   |           |
| Las Fuentes, 6          | 976792667 |
| HUESCA                  |           |
| Fraga, 14               | 974245886 |

### Mayor, 2 9/8830106 Blasco, 19 978831251 ANDORRA Escucha, 10

47, llamando al telefono 976721550.

|                  |           | Cortes de agua                                                                    |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| BARBASTRO        |           | HOY                                                                               |
|                  |           | 1101                                                                              |
| Avda. Cinca, 23  | 974311185 |                                                                                   |
| JACA             |           |                                                                                   |
| Zaragoza, 17     | 974361886 |                                                                                   |
| SABIÑÁNIGO       |           | No hay previstos cortes de agua.                                                  |
| Serrablo, 81     | 974480546 |                                                                                   |
| TERUEL           |           |                                                                                   |
| talia, 15-17     | 978614716 |                                                                                   |
| Avda. Aragón, 12 | 978607850 | La aclaración de incidencias podrá faci-<br>litarse por la Unidad de Guardallaves |
| ALCAÑIZ          |           | adscrita al Servicio de Explotación del                                           |
| Mayor, 2         | 978830106 | Agua Potable, Via de la Hispanidad 45-                                            |
|                  |           |                                                                                   |

978880293

#### La suerte

| ONCE          |             | 11/06/2024 |
|---------------|-------------|------------|
| 22.584        |             | Serie: 034 |
| El Gordo      |             | 09/06/2024 |
| 06-17-44-45-5 | 50          | Clave: 2   |
| A             | CERTAN      | ITES EUROS |
| 5+1           | 0           | 0,00       |
| 5+0           | 1           | 170.089,73 |
| 4+1           | 24          | 1,288,56   |
| 4+0           | 142         | 254,08     |
| 3+1           | 903         | 45,66      |
| 3+0           | 7.506       | 17,85      |
| TA-0000       | Carry Carry | 110        |

Súper ONCE 11/06/2024 Sorteo 5

13.737

128.642

7,50

3,00

06-10-23-26-40-41-42-47-52-53-55-61-62-63-67-70-75-76-79-84

#### Euro Jackpot

2+1

2+0

Sorteo 11/06/2024 04-12-16-29-31 Soles: 01-09

#### Eurodreams

Sorteo 10/06/2024 04-07-27-31-33-40 S: 03

| 11/06/2024 |
|------------|
| 083        |
| 709        |
| 930        |
|            |

| Bonol     | oto       | 11/06/2024   |  |  |
|-----------|-----------|--------------|--|--|
| 19 -20-28 | -33-37-44 | C:02-R:0     |  |  |
|           | ACERTA    | NTES EUROS   |  |  |
| 6         | 1         | 1.060.623,76 |  |  |
| 5+C       | 2         | 74.618,91    |  |  |
| 5         | 68        | 1.097,34     |  |  |
| 4         | 3.863     | 28,97        |  |  |

Euromillones 11/06/2024

75.527

4,00

4,43

| 07-15-3  | 34-45-48     |            |
|----------|--------------|------------|
| El millo | ón: DCG95058 | E: 07-09   |
| - 1      | ACERTANTES   | EUROS      |
| 5+2      | 0            | 0,00       |
| 5+1      | 5            | 168.413,48 |
| 5+0      | 10           | 19.680,50  |
| 4+2      | 56           | 1.094,64   |
| 4+1      | 945          | 119,49     |
| 3+2      | 2.360        | 50,58      |
| 4+0      | 1.867        | 44,93      |
| 2+2      | 34.664       | 12,10      |
| 3+1      | 41.280       | 11,33      |
| 3+0      | 82.326       | 10,58      |
| 1+2      | 187.141      | 5,64       |
| 2+1      | 616.187      | 5,39       |

La Primitiva 10/06/2024 02-05-12-19-28-43 C:30 R: 2 Joker: 8 327 510

1.209.516

2+0

|     | ACERTAN' | TES EUROS |
|-----|----------|-----------|
| 6+R | 0        | 0,00      |
| 6   | 0        | 0,00      |
| 5+C | 4        | 36.706,12 |
| 5   | 143      | 1.411,77  |
| 4   | 7.158    | 41,03     |
| 3   | 123.432  | 8,00      |

#### Lotería Nacional

08/06/2024

Primer Premio 03.510 Segundo Premio 23.678 R: 0-1-9

ECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### EL PERDÓN DEL 'PROCÉS'

## El Supremo duda si la malversación que afecta a Puigdemont es amnistiable

El alto tribunal pregunta a fiscales, acusaciones y defensas si el delito por el que está procesado el expresidente está excluido de la ley de amnistía por afectar a intereses de la Unión Europea

ÁNGELES VÁZQUEZ / CRISTINA GALLARDO / TONO CALLEJA Madrid

La ley de amnistía entró ayer en vigor y activó la maquinaria judicial que supone su aplicación. El primer paso lo ha dado un amplio grupo de imputados, entre ellos dirigentes de ERC, Junts y Omnium, que han instado que se aplique a sus causas pendientes. Por su parte, el Tribunal Supremo se ha dirigido a la fiscalía y el resto de partes para que le informen de si afecta a los procedimientos de su competencia: la sentencia del procés que dictó en 2019 y las causas que tiene pendiente el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su responsabilidad en el 1-Oy por terrorismo en Tsunami Democràtic.

En esta misma causa ha hecho lo propio el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que también ha dado 10 días a las partes para que se pronuncien sobre si la ley afecta a la secretaria de ERC, Marta Rovira, y los otros nueve imputados por terrorismo que no están aforados. El Tribunal de Cuentas ha dado el mismo plazo a la fiscalía, Societat Civil Catalana y las defensas de los 35 demandados por el 1-0 y la acción exterior del Govern para decidir si consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que la consejera que debe dictar sentencia, Elena Herráez, parece dar por supuesto en cada punto de su providencia de nueve páginas en la que les da traslado, la más extensa de las dictadas ayer.

De este movimiento generalizado de imputados se ha descolgado Puigdemont, cuyo abogado, Gonzalo Boye, ha preferido esperar al traslado que se ha producido poco después por el Tribunal Supremo. El presidente de la Assemblea Nacional Catalana y exdirigente de Junts, Jordi Sànchez, tampoco pedirá su aplicación, pero en su caso ya no le queda pena por cumplir, al sustituirse su condena inicial por desórdenes públicos tras la derogación de la sedición.

La Sala de lo Penal del Supremo se ha dirigido a los que fueron par-



Acto unitario de entidades y partidos políticos después de la aprobación de la ley de amnistía el 31 de mayo.

te en el juicio que condenó a Oriol Junqueras a 13 años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación, pena que sigue cumpliendo y que quiere que quede sin efecto. La consulta de la Sala es por un periodo de cinco días, así como la del magistrado instructor, Pablo Llarena, respecto a los procesados declarados en rebeldía: Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín y Rovira. La jueza Susana Polo ha dado 10 días en Tsunami Democràtic para que se pronuncien sobre su aplicación respecto del expresidente catalán y el diputado de ERC Ruben Wagensberg.

#### Órdenes de detención

En su providencia, el juez Llarena ordena comunicar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados declarados en rebeldía. El magistrado recuerda que la ley de amnistía establece en su artículo 1 los requisitos para

El juez Llarena recuerda que las órdenes de detención continúan «vigentes y activas»

exonerar de responsabilidad criminal a los actos tipificados como delito que hubieran sido presuntamente perpetrados en el contexto del proceso independentista catalán, pero, excluyendo siempre y en todo caso, los supuestos que el propio legislador recoge en el siguiente precepto.

Asimismo, subraya que el propio preámbulo de la ley señala que «corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador». Continúa señalando que procede dar traslado a las partes para que en cinco días presenten su informe y así pronunciarse también sobre las diversas medidas cautelares personales, cuyo «urgente análisis» prevé la propia ley.

La providencia señala explícitamente que las partes deben informar «sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los distintos hechos que se atribuyen a los encausados», y «sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos», «prestando una particular referencia a si los hechos se entienden comprendidos en las previsiones del artículo 1 de la ley para los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos, así como si pueden considerarse excluidos del ámbito de aplicación de la ley por la específica previsión del legislador recogida en su artículo 2.e», argumento que los fiscales del procés han esgrimido para negar que pueda aplicarse, al entender que puede afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.

Jordi Otix

Por su parte, en la providencia que ha dictado el tribunal que juzgó el procés, da un plazo de cinco días a la fiscalía, la acusación popular y las defensas de los condenados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, para que formulen las alegaciones que consideren procedentes acerca de los efectos de la ley de amnistía sobre el hecho delictivo por el que sufren condena los cuatro. La Sala recuerda que la ley señala que «solo podrá entenderse amnistiado un acto determinante de responsabilidad penal (...) cuando así haya sido declarado por resolución firme dictada por el órgano competente para ello con arreglo a los preceptos de esta ley».

#### Tsunami Democràtic

Por su parte, el juez García Castellón ha preguntado a las partes de Tsunami Democràtic para que le informen «sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artículos 1 y 2 de la ley, a los distintos hechos que en la causa se atribuyen a los investigados por terrorismo Josep Lluís Alauy, Josep Campmajó, Marta Molina, Marta Rovira, Oleguer Serra, Oriol Soler, Xavier Vendrell, Jesús Rodríguez, Jaume Cabaní y Nicola Flavio Guilio Foglia».

Los fiscales que participaron en el juicio contra los líderes independentistas ya han anunciado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se opondrán a considerar que la ley afecte a la sentencia que se dictó, porque entienden que la malversación por la que se condenó responde al tipo más grave y queda fuera del perdón.

En ese caso, consideran que no deben revocarse las órdenes de detención de Puigdemont, los exconsellers Comín y Puig y la secretaria general de ERC, todos ellos en manos de Llarena, aunque esta última solo está procesada por desobediencia. Si no fuera así, consideran que el Supremo debe dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea antes de aplicar la amnistía a los condenados.

Daniel González / Efe

## La Moncloa avisa a los jueces de que la ley de amnistía es «muy clara»

El Gobierno dice que la norma «cumple con la misión» de «mejorar la convivencia» y entiende que se levantarán las órdenes de arresto contra los independentistas

IVÁN GIL Madrid

El Gobierno no traslada muestras de preocupación tras los primeros movimientos de los jueces del procés coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de amnistía. Entienden que la norma es «muy clara», como se encargó de repetir la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De ahí que insistan en que ahora toca aplicarla a los jueces, resaltando que la norma «cumple con una misión». Esto es, la «mejora de la convivencia» en Cataluña y la desjudicialización del procés.

Fuentes de Moncloa son más claras al respecto para advertir que «los jueces, cuando la apliquen, tienen que tener en cuenta la voluntad del legislador». En este sentido, añaden que el «objetivo es claro». Las mismas fuentes minimizan así la providencia del juez Llanera en la que comunica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que «continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención» de los cuatro procesados declarados en rebeldía y que adoptó en el auto de enero de 2023, cuando adaptó el procesamiento de los huidos a la derogación del delito de sedición y se modificó la malversación, «por lo que deben proceder a su cumplimiento, mientras esas decisiones no sean judicialmente



La portavoz Pilar Alegría, ayer durante la rueda de prensa.

modificadas o revocadas».

Según explican, Llanera solo ha recordado que había una instrucción en marcha, aunque entienden que «se la podría haber ahorrado». Eso sí, piden esperar al plazo de cinco días que ha dado a las partes para que presenten su informe y así pronunciarse también sobre las diversas medidas cautelares personales, dando por hecho que estas órdenes se levantarán.

La también ministra de Educa-

ción y Deportes ha dado a entender que el Gobierno no se plantea otros cambios legales para acelerar o garantizar la aplicación de la norma en los términos pactados con los independentistas. «El Gobierno ya ha hecho su trabajo, el Parlamento también, y la ley ya está aprobada y tras su entrada en vigor corresponde a los jueces su aplicación», concluyó.

En términos similares se manifiestan desde Moncloa, al argumentar que la ley «entró constitucional» en el Congreso y «saldrá constitucional» ante los recursos ya anunciados por parte de la oposición. El procedimiento parlamentario hasta la aprobación de la norma ya se alargó en parte por la introducción de enmiendas para intentar blindar la norma ante los jueces, y los socialistas siempre pusieron sus líneas rojas para tratar de preservar su constitucionalidad.

#### Publicación en el BOE

En el convencimiento por parte del Gobierno de que la norma se aplicará según la voluntad del legislador, fuentes del Ejecutivo limitan también el impacto del anuncio de los fiscales que participaron en el juicio contra los líderes independentistas sobre que se opondrán a considerar que la ley afecte al delito de malversación. En ese caso, consideran que no deben revocarse las órdenes de detención que hay contra Carles Puigdemont, los exconsellers Toni Comín y Lluís Puigy la secretaria general de ERC, Marta Rovira, todos ellos en manos de Llarena, aunque esta última solo está procesada por desobediencia. Si no fuera así, consideran que el Supremo debe dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea antes de aplicar la amnistía a los condenados. Sobre los tiempos en la publicación en el BOE, doce días después de su aprobación en el Congreso, Alegría defendió un procedimiento normal.

#### Vox presiona al Rey para que se manifieste en contra de la medida de gracia

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ Madrid

La ley de amnistía se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado firmada por el rey Felipe VI, como establece la Constitución. Pocas horas después, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que los españoles se «sienten abandonados» por el Monarca en la lucha contra la medida de gracia y pidió que actúe contra la norma, aunque no quiso explicar cuál debería ser esa respuesta que le exigen. Sin embargo, fuentes de la formación ultra señalan que Felipe VI debería manifestarse en un discurso como el que dio el 3 de octubre de 2017, tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Algo impensable, ya que la Constitución recoge que cualquier acto del Monarca debe estar refrendado por el Gobierno.

No obstante, Millán intentó evitar dar una orden directa al Rey sobre cuál debería ser su respuesta ante la aprobación de la amnistía. Preguntada sobre si Felipe VI debería haberse negado a firmar la ley, la portavoz de Vox reconoció que no se le puede pedir algo que no puede hacer, pero no cejó en su empeño de apelar al Rey: «Lo que pedimos es una respuesta por parte de las instituciones, por parte de los jueces, por parte de la Corona y por parte de todos los demás, porque los españoles se sienten abandonados».

## Feijóo sostiene que la legislatura debe terminar «con la mayor brevedad»

Los presidentes autonómicos del PP se suman a la petición del líder del partido de convocar elecciones porque el Gobierno está «paralizado»

PALOMA ESTEBAN PILAR SANTOS Madrid

Alberto Núñez Feijóo aprovechó el comité ejecutivo nacional del PP, en presencia de la plana mayor del partido y los principales presidentes autonómicos, para seguir presionando con unas nuevas elecciones generales. «En las condiciones que tiene Sánchez, esta legislatura no debió empezar nunca, y tal y como están las cosas debería terminarla con la mayor brevedad». Los barones, de hecho, a su llegada a la sede nacional se sumaron a esa petición insistiendo en que deberían celebrarse otras elecciones porque el Gobierno «está paralizado» y no podrá continuar mucho más tiempo, asegurando que la mayoría parlamentaria que sostiene al socialista es artificial y no le permitirá aprobar leyes. A puerta cerrada, como explican varios de los dirigentes presentes, el líder popular bromeó con la idea de que este verano disfrutarían poco de las vacaciones ante la incertidumbre que rodea la propia legislatura. Feijóo insistió en varias ocasiones que «la maquinaria del partido se debe mantener engrasada», como lo está ahora, para afrontar lo que esté por venir.

En su discurso en abierto, el líder conservador aseguró ante los suyos –después de sacar pecho por las elecciones europeas y un ciclo electoral completo en el que el PP ha cosechado varias victorias – que «el apoyo que el presidente ya no tiene ni en las calles intenta mantenerlo a cualquier precio en un Congreso desactualizado» únicamente «por un propósito personal» y «totalmente paralizado a la espera de las instrucciones del separatismo».

Además de repetir los cuatro puntos de ventaja que el PP le sacó al PSOE —«el mejor resultado desde que me elegisteis presidente del partido» recalcó, porque en las generales de julio la distancia fue de solo 1,35 puntos—, Feijóo volvió a remarcar que los socialistas perdieron apoyo, pero también sus socios dentro del Gobierno y el resto de aliados parlamentarios, «que ya se están dando cuenta de que no les sirve de nada apoyar al señor Sánchez». ■

24 | España Miércoles, 12 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

#### El futuro de la legislatura

## Sánchez y Díaz intentan blindar al Gobierno ante la crisis en Sumar

La vicepresidenta segunda afirma que seguirá en el órgano de dirección del partido y abona la idea de que repetirá como candidata

IVÁN GIL ANA CABANILLAS Madrid

La parte socialista del Gobierno trata de preservar la normalidad en la relación con sus socios después de que Yolanda Díaz dimitiese de sus todos sus cargos en Sumar por el varapalo electoral de su formación en las europeas. La vicepresidenta segunda pretende mantener su papel como interlocutora del espacio de Sumar, a pesar de que cederá el testigo en su liderazgo. Unas intenciones que respaldan en Moncloa para aislar a la coalición de la marejada orgánica que viven sus socios. «No afecta en nada porque el programa de gobierno está firmado por ambos partidos», defienden los colaboradores del presidente del Gobierno.

La máxima ahora pasa por evitar cambios que agiten al Ejecutivo y blindarlo de los debates internos de los partidos. Levantar un muro entre el ámbito orgánico y el institucional para que la inestabilidad no salte a la coalición. La vi-

cepresidenta segunda comunicó personalmente a Sánchez su decisión de dimitir como coordinadora de Sumar antes de hacerlo público. Lo hizo telefónicamente porque el jefe del Ejecutivo estaba camino de la base aérea de Torrejón de Ardoz para desplazarse a Jordania. Una conversación que sirvió para transmitir algo de tranquilidad a los socialistas y confirmar que seguiría como interlocutora del espacio de Sumar que aglutina a otras formaciones políticas como Izquierda Unida o Compromís.

En Moncloa rechazan cualquier cambio de interlocutor y se acogen tanto al acuerdo programático como al pacto de coalición para que Díaz sea quien siga asumiendo esta responsabilidad. Una garantía de estabilidad, aunque admiten que el cargo de vicepresidenta segunda corresponde a Sumar y no es nominal. De hecho, la propia Díaz fue nombrada vicepresidenta por decisión de Unidas Podemos en la anterior legislatura, cuando Pablo Iglesias dejó el Gobierno en marzo de 2021 para presentarse a



Yolanda Díaz, el pasado lunes en Madrid.

En Moncloa se acogen al pacto de coalición y rechazan cualquier cambio de interlocutor

las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid.

En el Gobierno avanzan que no se producirá ningún cambio en las dinámicas de la coalición. Los ministros de Cultura, Ernest Urtasun, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, pertenecientes a la cuota de Sumar, también trataron de transmitir este mensaje en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De forma inusual, ambos acompañaron en la mesa de la sala de prensa a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en una imagen poco habitual. La imagen era el mensaje para trasladar sensación de normalidad, y tanto Urtasun como Bustinduy insistieron en reiterar la máxima de la estabilidad institucional.

Eduardo Parra / Europa Press

«La vicepresidenta segunda no solo ha reiterado su voluntad de seguir en el Gobierno, también a seguir como presidenta del grupo parlamentario», aseguró el titular de Cultura. Por ello, transmitió que «los que esperan que se produzca algún tipo de inestabilidad en el grupo van a tener que seguir esperando. La acción desde el Congreso es de máximo apoyo a las iniciativas del Gobierno», concluyó.

#### «No me voy, me quedo»

Más de 24 horas después de dimitir como líder del partido Sumar, Díaz descartaba cualquier duda sobre su continuidad como líder a todos los niveles. «No me voy, me quedo», aseguró. La dirigente justificó su paso atrás como una asunción de «responsabilidades» tras el fracaso electoral de las europeas, pero también admitió que su dimisión es puramente estética, al defender que continuará en todos los espacios, también en la ejecutiva del partido que desde el lunes ya no lidera. Díaz defiende que ha dado un paso al lado «para ganar las próximas elecciones generales», abonando la tesis de que aspira a repetir como candidata de Sumar.

«A partir de ahora me van a ver haciendo lo que hoy estoy haciendo aquí, defender a los trabajadores en el mundo», comenzó en declaraciones a medios desde Suiza la vicepresidenta segunda, que quiere recuperar su perfil presidenciable y mejorar su imagen después del fortísimo desgaste sufrido en la construcción fallida del partido Movimiento Sumar, que ha generado importantes tensiones con el resto de partidos y no ha conseguido desplegarse ni constituirse completamente.

«Me quedo dentro Sumar, y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo», defendió, después de asegurar que mantendrá también sus responsabilidades en el Gobierno y en el Congreso.■

#### La legislatura catalana

## Puigdemont se reunió con Rovira en Ginebra para pactar la Mesa del Parlament

El encuentro en Suiza, tras años sin verse, es un primer paso para recomponer las relaciones entre Junts y ERC • Turull viajó también a la capital helvética para citarse con la líder republicana

C. CAMPS / S. GONZÁLEZ Q. BERTOMEU Barcelona

La nueva legislatura en Cataluña empezó con suspense. El lunes se constituyó el Parlament y, a pocas horas de empezar el pleno, nadie se atrevía a pronosticar quién sería el nuevo presidente de la institución. El exconseller y ex-preso por el 1-O, Josep Rull, se hizo con el cargo y Junts consiguió hacerse con la segunda autoridad catalana después de días de negociaciones en múltiples frentes, que se intensificaron la semana pasada con una reunión decisiva: el expresident Carles Puigdemont y el secretario general de Junts, Jordi Turull, viajaron hasta Ginebra para reunirse personalmente con la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Hacía años que, por las desavenencias entre los dos partidos, Puigdemont y Rovira habían perdido el contacto directo, y la cita supuso el restablecimiento de las relaciones. Por Suiza también despacharon dirigentes de los Comuns y el PSC, pero finalmente los republicanos se decantaron por un pacto independentista para la Mesa de la Cámara catalana.

El esquema inicial de la negociación era que ERC contaba con más

papeletas que nadie para ostentar la presidencia de la Cámara. Solo debía decidir un bando, el formado por el PSCy los Comuns o el que constituyen Junts y la CUP. La elección no era fácil. Pactar con el PSC significaba para los republicanos asumir prácticamente que después tenían que avalar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y pactar con Junts suponía resucitar los fantasmas de 2018 y asumir de nuevo todas las presiones para intentar investir a Puigdemont. Es el día 5 cuando la delegación de los morados se reúne con Roviray, por la tarde, se ve también con Puigdemont y Turull. La conexión entre los secretarios generales de los dos partidos -Turully Rovira-ya había funcionado antes. De hecho, fue una llamada entre los dos la que propició el acuerdo de la ley de amnistía.

el Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024

#### Comisión de Defensa del Congreso

## España exporta armas por más de 4.000 millones de euros al año

Arabia Saudí fue el principal cliente de fuera de la OTAN en 2022, con compras por 858,3 millones, incluidas tres corbetas construidas en fábricas españolas

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ Madrid

Los diputados de la Comisión de Defensa del Congreso examinaron ayer el informe de exportación de armas y tecnologías de uso civil y militar presentado por la Secretaría de Estado de Comercio y referido al último dato anual conocido: el del año 2022, ejercicio en el que las firmas armamentistas de este país colocaron en los mercados extranjeros productos por valor de 4.091 millones de euros. Es el mismo año en cuyo mes de febrero la Federación Rusa atravesó con su Ejército las fronteras de Ucrania iniciando la actual guerra en el este de Europa.

Los ojos de la Cámara baja se pusieron sobre un sector estratégico y al que rodean diversos muros de secretismo. Entre los datos abiertos, uno básico: el grupo de países de la OTAN y de la UE fue el que atrajo la mayoría de estas ventas, por valor de 2.542,5 millones de euros, un 62,1% de las armas vendidas. El resto de países, con gran protagonismo de Arabia Saudí, atrajeron el resto de las ventas, con 1.548,8 millones de euros.

El reino saudí compró armamento a España por valor de 858,3 millones de euros, inversión cuyo tamaño se explica por la entrega



Vuelo de prueba del avión de transporte militar A400M.

en ese ejercicio 2022 de tres corbetas construidas en España.

Las ventas a Israel tuvieron una presencia testimonial, con 2,3 millones. Fue una compra de bombas de aviación cargadas e inertes, que iban a ser dirigidas a la reexportación para la Fuerza Aérea de la India. El informe objeto de dictamen en esta sesión de la Comisión de Defensa no es el último de los emitidos por la Secretaría de Estado de Comercio. El más reciente se refiere a las exportaciones españolas de material de defensa y tecnologías de doble uso entre enero y junio de 2023. En este informe más recien-

te, destacan dos detalles: el crecimiento y la lista de clientes, y ambos detalles son también los que más arista política tienen.

El aumento de las exportaciones de armas y material asimilado es muy significativo: un 35,5% frente al primer semestre de 2022. No hay ningún otro sector que haya registrado un incremento de esta magnitud en las exportaciones desde España. Se trata, en euros, de 1.753 millones en el semestre analizado contra 1.293 millones en la primera mitad de 2022.

#### Francia y Alemania

Los países de la UE son el principal destino de esas exportaciones, con 785,2 millones, y de ellos son Francia y Alemania los principales, con 547,2 millones de esos 785. Pero esta presencia de la UE en el informe se explica por los proyectos industriales de defensa compartidos, como los que desarrolla el consorcio Airbus. Buena parte de la actividad exportadora de la industria española de armamento fue atraída por países de la OTAN (1.033 millones de euros), con un 58,9%.

Pero también las ventas a paí-

#### En el informe destacan dos detalles: el crecimiento y la lista de compradores

ses que no pertenecen a la Alianza Atlántica aportan rasgos destacados: 625,4 millones se facturaron en exportaciones a 28 países no OTAN, grupo en el que el principal cliente fue Arabia Saudí, con 279,4 millones, por los programas navales en marcha; el segundo fue Ucrania, con 102,7 millones, y el tercero Filipinas con 41,8 millones.

En la lista de clientes de firmas españolas de defensa en ese primer semestre está también Rusia. No lo es de armamento propiamente dicho, pero sí de tecnología variada susceptible de ser utilizada en la fabricación o mejora de armas, la llamada «de doble uso». De los 141,5 millones de euros de valor de lo exportado en esta clase de producción, la Federación Rusa pagó 13,5 millones. ■

#### Nombramiento polémico

### El Supremo justifica el veto a Delgado por el trabajo de Garzón

El alto tribunal cree que no puede ser fiscal de Memoria Democrática debido a la «actividad mercantil» desarrollada por su marido

CRISTINA GALLARDO Madrid

A principios del pasado mes de mayo el Tribunal Supremo tumbó el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, lo que supuso un nuevo cuestionamiento a la política de nombramientos de Álvaro García Ortiz. El asunto no ha podido ser analizado de nuevo por el Consejo Fiscal en espera de que se notificaran las tres sentencias completas del alto tribunal sobre este asunto. Por su parte, el fiscal general del

Estado ha mostrado públicamente su interés en que Delgado pueda aspirar de nuevo y retomar su trabajo al considerarla la más adecuada para el puesto.

Pero ayer se conoció la primera de las sentencias, en respuesta a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, y en ella el Supremo apunta a una razón objetiva que impediría a Delgado superar el nuevo trámite. Se trata de la
«actividad mercantil» desarrollada por su marido —el abogado Baltasar Garzón— en su despacho
ILOCAD, que a juicio del alto tribunal hace que la exministra de Justicia incurra en una de las causas
de prohibición para ejercer de fiscal en un ámbito concreto contempladas en el propio Estatuto
Orgánico de la Fiscalía.

En el artículo 58 del Estatuto se dice que los fiscales no pueden ejercer «en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función».

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Supremo reconocen que dicho artículo «no se activa por el mero ejercicio por el cónyuge, o equiparado, de un fiscal en ese marco territorial de una actividad industrial o mercantil», es necesario que entrañe un «obstáculo efectivo al desempeño imparcial», algo que tendrá que valorar el Consejo Fiscal.

No obstante, apuntan a que la actividad del despacho de Garzón «supone una prestación de servicios profesionales» que debe «reputarse de carácter mercantil», y añaden que puede bastar para aplicar la prohibición «una situación objetiva de las características de la que describe si fuere susceptible de suponer el obstáculo a la imparcialidad del fiscal».

#### La resaca electoral

## Un posible pacto con Le Pen provoca una grave crisis en la derecha francesa

Los conservadores republicanos sacuden el tablero político en Francia al abogar por una alianza con los ultras de Reagrupación Nacional y romper así el 'cordón sanitario' contra la extrema derecha

LETICIA FUENTES
Paris

El líder de los conservadores republicanos franceses (LR), Éric Ciotti, sacudió ayer el tablero político del país galo al abogar por una alianza con el partido de Marine Le Pen, Reagrupación Nacional (RN), en las elecciones legislativas anticipadas del 30 de junio, y romper así con el cordón sanitario contra la extrema derecha, activo desde hace décadas. El anuncio ha sumido a Francia en una crisis política sin precedentes, y podría acabar quebrando y debilitando -aún más- a la derecha moderada. Le Pen saludó la «elección valiente» y el «sentido de responsabilidad» del dirigente de Los Republicanos.

El posible pacto desvelado por Ciotti desencadenó importantes críticas dentro del partido, donde algunas voces lo calificaron como una deslealtad a los suyos. El jefe del grupo parlamentario conservador en la Asamblea Nacional, Olivier Marleix, consideró que Ciotti «debe abandonar la presidencia» de la formación. Algo que el aludido dejó claro que no hará.

En 2021, el propio Ciotti negó cualquier apoyo a Marine Le Pen. Miembros de la fuerza conservadora recuerdan todavía cuando Jacques Chirac hace algo más de 20 años ni siquiera quiso debatir con Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine y fundador del partido predecesor de RN, el Frente Nacional.

La indignación por el posible pacto también llegó a otros partidos del arco parlamentario. «¡Vergüenza de usted, señor Ciotti!», le gritó la diputada ecologista Sandrine Rousseau al líder de Los Republicanos mientras este respondía a las preguntas de los periodistas frente a la sede del partido.

Con esta alianza, el dirigente conservador busca la reelección de los 61 diputados actuales de su partido con el apoyo de Reagrupación Nacional, y a cambio cedería el apoyo de su partido a candidatos lepenistas en otras circunscripciones para evitar competencias. «Hoy Los Republicanos somos demasiado débiles para oponernos a dos bloques que son de-



Eric Ciott, jefe del partido conservador Los Republicanos.

masiado peligrosos (...). Por un lado está la alianza antinatural de los insumisos (en referencia al bloque pactado por la izquierda), que defienden ideas que rozan el antisemitismo. Por el otro, el bloque macronista, que ha llevado al país hasta donde está hoy», explicó Ciotti en una entrevista para la cadena francesa TF1.

#### Posible punto de no retorno

Tras el anuncio, la pregunta es si el presidente de Los Republicanos pactará con Reagrupación Nacional solo o lo hará con apoyos. Según él, cuenta con el sostén de un centenar de diputados republicanos, algo que los analistas dudan, ya que ningún compañero de partido, por el momento, se ha sumado públicamente a su propuesta de alianza. «Habrá un acuerdo durante las elecciones legislativas entre LR y RN. (...) Y varias decenas de diputados de LR, salientes o investidos, serán apoyados por Reagrupación Nacional», afirmó anoche el presidente del partido ultra, Jordan Bardella, en una entrevista en France 2.

Hasta ahora, Los Republicanos

Compleja negociación. Eurocámara

### Primeros contactos de Metsola con los grupos

Los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo y la presidenta de la institución, Roberta Metsola, dieron ayer los primeros pasos de la nueva Eurocámara y mantuvieron las conversaciones iniciales sobre qué mayorías serán posibles, que se perfilan complejas. La reunión fue la primera ocasión de saludarse tras las elecciones para jefes de grupo como el popular Manfred Weber, la socialdemócrata Iratxe García, la liberal Valérie Hayer o la ecologista Terry Reintke, que han revalidado su escaño y pueden optar en las próximas semanas a ser reelegidos líderes de sus formaciones parlamentarias.

El objetivo del encuentro era tomar nota de los resultados de las elecciones e iniciar la búsqueda de una mayoría estable necesaria para sacar adelante legislación en la próxima legislatura, cuya primera tarea será confirmar al presidente de la Comisión Europea que nominen a finales de mes los jefes de Estado y de Gobierno en dos cumbres en Bruselas: una el día 17 y otra durante el 27 y 28.

«Ha sido una primera toma de contacto de los presidentes de los grupos, sobre todo para analizar el resultado de estas elecciones, la composición de esta Cámara y determinar los próximos pasos», señaló Iratxe García a la salida del encuentro. La jefa de los socialdemócratas en la Eurocámara concedió que, «en ese inicio de las negociaciones, el Consejo (que representa a los Gobiernos de la UE) tiene un papel importante (...), pero el Parlamento también tiene que negociar».

habían tenido importantes diferencias con el macronismo pero nunca habían llegado a este posible punto de no retorno. Queda por ver, en caso de un pacto, qué camino elegirán los miembros del partido que no deseen aliarse con Le Pen, si se unirán a las filas macronistas o navegarán a la deriva. Precisamente, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, uno de los pesos pesados del Gobierno de Emmanuel Macron, condenó firmemente esta decisión: «Éric Ciotti firma los Acuerdos de Múnich y deshonra a la familia gaullista al besar a Marine Le Pen. Una vergüenza», publicó en la red social X.

Los primeros sondeos sobre las próximas elecciones legislativas adelantadas dan como clara ganadora a la extrema derecha de Le Pencon un 33%-34% de apoyos, seguido de la izquierda con un 22%, y en un tercer puesto queda relegada la mayoría presidencial (19%). En estos comicios, Reagrupación Nacional conseguiría la mayoría relativa con 235 escaños, y aunque no es absoluta, es una importante victoria, ya que ganaría 146 escaños de golpe. En 2022, obtuvieron 88.

Internacional | 27 el Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024

#### El conflicto de Oriente Próximo

## **Guterres: <50.000** niños necesitan tratamiento por hambruna en Gaza»

España movilizará un paquete extra de 16 millones de ayuda humanitaria para la Franja

MARIO SAAVEDRA Madrid

Más de 50.000 niños necesitan urgentemente medicamentos para tratar los efectos de la hambruna severa que sufre Gaza, según Naciones Unidas. La situación de entrada de alimentos ha empeorado desde que el Ejército israelí, desoyendo las órdenes de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, invadiera Rafah, en el sur de la Franja, y tomara el control del paso con Egipto.

La alerta humanitaria la lanzó ayer el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la conferencia internacional Respuesta humanitaria urgente para Gaza, que se celebra en el mar Muerto, al suroeste de Jordania. La situación es de «horror», dijo Guterres. A la reunión, organizada por Jordania, Egipto y Naciones Unidas, asistieron jefes de Estado y representantes gubernamentales de 75 países, incluida España, con el presidente Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, José Ma-

nuel Albares a la cabeza. El objetivo es acordar «pasos prácticos» para la entrega de ayuda «de manera inmediata, adecuada y sostenible» a Gaza. Los países asistentes han ofrecido ayuda aérea por helicóptero, buques repletos de alimentos, hospitales de campaña y evacuación de niños heridos. Pero todo debe esperar a que Israel y Hamás detengan los combates.

Allí, Sánchez anunció un paquete extra de 16 millones de ayuda humanitaria para Gaza. «Esta reunión se produce en un momento crucial. La situación es más grave que nunca. La tragedia se está Representantes de desarrollando no muy lejos de donde estamos. Acogemos positivamente la resolución del Consejo de Seguridad de propuesta de Estados Unidos para el alto el fuego», dijo durante su intervención.

El lunes se aprobó una resolución en apoyo a la propuesta de tregua del presidente estadounidense, Joe Biden. La decisión, aprobada por 14 votos a favor con la única abstención de Rusia, pide un alto el fuego y el intercambio de rehenes y prisioneros, además de



Pedro Sánchez y el secretario general de la ONU, António Guterres, ayer en Mar Muerto (Jordania).

75 países asisten a la reunión organizada por Jordania, Egipto y Naciones Unidas

garantizar el acceso de ayuda humanitaria suficiente y sostenible a todas las partes.

«Lo hemos pedido durante meses. Instamos a Hamás e Israel a que actúen de forma responsable y maría la cantidad actual; dinero aprovechen la oportunidad que se nos brindan los esfuerzos de EEUU, Catar y Egipto», subrayó Sánchez en presencia del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken.

#### Dinero español nuevo

España ya triplicó su apoyo económico a Palestina en 2023 hasta alcanzar los 50 millones de euros en ayuda humanitaria y financiación para el desarrollo. En los últimos meses se han destinado 23,5 millones de euros, a los que se sunuevo, de la AECID, confirmaron desde Moncloa. El presidente pidió que todas las partes en conflicto cumplan el Derecho Internacional Humanitario y respeten la resolución de la Corte Internacional de La Haya, porque «son vinculantes para todos los miembros».

Sánchez se vio a solas con el primer ministro de Eslovenia, Robert Golob, a quien agradeció su reconocimiento del Estado palestino, junto con España, Noruega e Irlanda. ■

Jens Buettner/DPA

Fernando Calvo / Efe

#### La invasión de Ucrania

### Zelenski alerta en Berlín del avance del populismo prorruso en la UE

La ultraderecha y el populismo izquierdista boicotean el discurso del líder ucraniano en el Parlamento alemán abandonando sus escaños

GEMMA CASADEVALL

Berlin

«El avance del populismo prorruso es un peligro no solo para Ucrania, sino para toda Europa», afirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desde Berlín, donde asistió a la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania (URC, en sus siglas en inglés). Lanzó esta advertencia en

una rueda de prensa junto al canciller alemán, Olaf Scholz, para comprobar poco después ante el Parlamento federal (Bundestag) hasta qué punto el apoyo a su país flaquea cuando entran en juego el extremismo derechista o el populismo de izquierdas. En el hemiciclo alemán se formó una alianza hasta ahora inédita entre diputados de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y de la izquierda populista de

Sahra Wagenknecht. Simplemente abandonaron la sesión en la que Zelenski era el orador de honor.

AfD, que obtuvo un 16% de votos en las europeas y se alzó como segunda fuerza en Alemania, es una formación con vínculos reconocidos y otros más inconfesables con el Kremlin. Se opone sistemáticamente a los suministros de armas a Kiev, ha sido sancionado por donativos de procedencia presuntamente rusa y



Zelenski saluda a soldados ucranianos en un centro de formación alemán.

está bajo sospecha de servir a la desinformación de Moscú. El partido de Wagenknecht, en el otro extremo del espectro político, rechaza los apoyos a Ucrania. Las elecciones europeas eran su estreno en las urnas y logró un 6,6% de los votos.

«Por encima de nuestros disensos políticos, la mayoría de los partidos alemanes, como la mayoría de los del conjunto de la Eurocámara, son firmes partidarios del apoyo a Ucrania», apuntó Scholz junto a Zelenski.

Perspectivas para 2025 y 2026

## El Banco de España eleva al 2,3% la previsión de crecimiento para 2024

El organismo mejora cuatro décimas el aumento previsto del PIB, pero estima una inflación del 3% Avisa de que el plan de ajuste podrá restar dinamismo

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

Más crecimiento de la economía española, pero también más inflación. Eso es lo que prevé el Banco de España en la actualización de sus previsiones macroeconómicas, publicadas ayer. El organismo que hasta ayer mismo ha gobernado Pablo Hernández de Cos, estima ahora que la economía española, después de haber crecido el 2,5% en 2023, avanzará el 2,3% en 2024 (cuatro décimas por encima del 1,9% al que ya elevó sus previsión en marzo) y mantiene en el 1,9% y en el 1,7% sus pronósticos para 2025 y 2026. Por su parte, la tasa de paro, que en 2023 se situó en el 12,2 %, mantendrá una senda descendente en los próximos años, aunque permanecerá por encima del 11% en 2026.

Además, se anticipa que la corrección de la inflación irá un poco más despacio. Tras haber registrado una inflación media del 3,4% en 2023, ahora se prevé un promedio del 3% para 2024 (frente al 2,7% que se esperaba en marzo). También han aumentado –en una décima– las previsiones del IPC para 2025 y 2026, hasta el 2% y el 1,8% respectivamente.

La nueva estimación del Banco

#### PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

Informe Trimestral de la Economía Española. Entre paréntesis, la variación con respecto de la previsión anterior

Fuente: Banco de España

|           | 2024                  | 2025                 | 2026               |
|-----------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| PIB       | <b>2,3</b> (+0,4 pp)  | <b>1,9</b> (=)       | <b>1,7</b> (=)     |
| Inflación | 3,0<br>(+0,3 pp)      | <b>2,0</b> (+0,1 pp) | 1,8<br>(+0,1 pp)   |
| Déficit   | <b>-3,3</b> (+0,2 pp) | -3,10<br>(+0,4 pp)   | -3,20<br>(+0,3 pp) |
| Paro      | <b>11,6</b> (=)       | 11,3<br>(+0,2 pp)    | 11,2<br>(+0,1 pp)  |

Las condiciones más flexibles de financiación, entre otros factores, avalan las predicciones

de España de un crecimiento del PIB del 2,3% para 2024, es más optimista que la del Gobierno para este ejercicio (del 2%) y se acerca a la del Fondo Monetario Internacional (FMI), que acaba de elevar hasta el 2,4% su proyección sobre la economía española para este año. Las tensiones geopolíti-

cas, episodios de turbulencias financieras internacionales o, en el ámbito doméstico, un débil ejecución de los fondos europeos Next Generation EU se señalan como algunos de los riesgos que podrían acabar trastocando el mayor optimismo que ahora muestran las previsiones del Banco de España.

#### Nuevas reglas fiscales

También podría causar ese efecto el plan de ajuste presupuestario para el periodo 2025-2028 que el Gobierno tendrá que presentar en septiembre para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la UE. «Si

bien el impacto económico de dicho plan de ajuste es incierto -y dependerá críticamente de cómo esté diseñado-, su implementación acarrearía, previsiblemente, un menor grado de dinamismo de la actividad a lo largo del horizonte de proyección que el contemplado en este ejercicio de previsiones», admite el Banco de España. El organismo ya estimó en abril que las nuevas reglas fiscales exigirán un ajuste anual equivalente al 0,5% del PIB a partir de 2025. Sin embargo, de momento, las previsiones publicadas ayer no incorporan este posible efecto de menor crecimiento ni para 2025 ni para 2026.

En líneas generales, el nuevo cuadro macroeconómico del Banco de España para la economía española replica el patrón de las 
proyecciones actualizadas del 
Banco Central Europeo (BCE) para la zona euro, publicadas el pasado jueves: más crecimiento y 
más inflación.

Según el Informe trimestral sobre la economía española publicado ayer, las razones que están detrás de la revisión al alza del crecimiento del PIB en 2024 tienen que ver, sobre todo, con el efecto arrastre que se deriva del mayor empuje producido en la parte final de 2023 y en el primer trimestre de este año.

#### Resultados

#### El Corte Inglés ingresó 16.333 millones el año pasado, un 5,4% más

P. B. Madrid

El Grupo El Corte Inglés cerró el ejercicio 2023-2024 (a fecha 29 de febrero de 2024) con un volumen global de ingresos de 16.333 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al año anterior, al tiempo que disparó un 73,7% su beneficio neto recurrente, hasta 359 millones de euros, el mayor logrado por la compañía desde 2009.

El beneficio neto, por su parte, se situó en 480 millones de euros, cifra inferior a la del año anterior debido a la ausencia de los extraordinarios que generó la operación con Mutua, según ha informado este martes el grupo. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 1.081 millones, con un incremento del 13,6% sobre el ejercicio precedente, mientras que la deuda financiera neta se situó en el nivel más bajo de los últimos 16 años, con 2.059 millones de euros, equivalente a 1,9 veces el Ebitda.

El Corte Inglés subrayó que ha logrado en el ejercicio 2023-2024 los mejores resultados ordinarios desde 2009 con crecimientos en las principales áreas: «Esta evolución positiva ha sido posible gracias a su propio modelo de negocio orientado a lograr la satisfacción del cliente con una propuesta comercial completa y diversificada».

#### Energía

### Criteria busca socios estables para Naturgy tras el portazo de Abu Dabi

El brazo inversor de La Caixa explora alternativas para facilitar la salida de los fondos CVC y GIP • La energética se hunde casi un 15% en bolsa

DAVID PAGE / G. SANTAMARINA PAULA BLANCO Madrid

La renuncia de Abu Dabi a entrar como nuevo gran socio de Naturgy fuerza a explorar nuevos escenarios para dar estabilidad al accionariado de la primera gasista y tercera mayor eléctrica del mercado español. El grupo Taqa, controlado por el emirato de Abu Dabi, ha renunciado a entrar el capital de la energética y rompe el principio de acuerdo con Criteria, el brazo inversor de la Fundación La Caixa, para lanzar una opa conjunta sobre la energética, que ayer se hundió un 14,96% al cierre de mercado de valores tras abrir con una ligera subida del 0,65%. El Ibex 35 se vio arrastrado por este desplome y se dejó hasta un 1,6%.

CriteriaCaixa, comandada por el presidente Isidro Fainé y el CEO Ángel Simón, se dispone a impulsar otras alternativas para reordenar el capital de Naturgy. El holding inversor del universo La Caixa se dispone a buscar socios estables para la energética que sustituyan el fracasado intento de Taqa y que sirvan para facilitar la salida de los fondos CVC y GIP del capital de Naturgy una vez cumplido su ciclo inversor en la empresa.

«CriteriaCaixa continuará explorando alternativas que permitan asegurar el proyecto industrial de Naturgy y acelerar su crecimiento, mediante opciones que den estabilidad al accionariado de la compañía, y que permitan a CriteriaCaixa mantener su posición como socio español de referencia en la compañía», apuntan desde el grupo liderado por Fainé, confirmando su compromiso de permanencia a largo plazo en el grupo y su interés por encontrar nuevos socios en sustitución la compañía abudabí. Criteria desliza que mantiene «normalmente conversaciones para explorar posibles socios que pudieran permitir a Naturgy profundizar en su transformación y acelerar su transición energética».

#### Dar salida a CVC y GIP

Naturgy tiene como grandes accionistas a un grupo español con vocación industrial y de permanencia
(CriteriaCaixa, mayor socio con un
26,7%) y tres fondos de inversión
extranjeros: el británico CVC
(20,7%), el estadounidense GIP
(20,6%), en vías de ser absorbido
por el gigante BlackRock, y el australiano IFM (15%). CVC y GIP negociaban directamente con Taqa la
venta de sus participaciones, en total más de un 41%, para poder
abandonar la compañía. ■

el Periódico de Aragón Miércoles, 12 de junio de 2024 Publicidad | 29



# La mejor selección va contigo



Tenemos a los profesionales que mejor capitanean la información. A los corresponsales que mejor conectan con la noticia para vivir la Euro24 desde dentro.

**VIVE LA EURO24** 





el Periódico

#### Consumo

Son los productos que han recibido radiación ionizante para mejorar y ampliar su conservación. En España solo se puede aplicar a hierbas aromáticas, especias y condimentos, mientras que en otros países ya se aplica a frutas, verduras y carnes.

## Alimentos ionizados, ¿son seguros?

MAR MATO Santiago

Científicos de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) trabajan en Farmacia, Nutrición y Ciencia de los Alimentos en proyectos para desarrollar nuevas técnicas de conservación de productos marinos. El fin, según explica el profesor Jorge Barros, catedrático y profesor en la USC en el área de Tecnología de Alimentos, es que permitan retener su calidad y aumentar su vida útil. Por otra parte, trabajan en el ámbito de las ómicas. Respecto a estas últimas, apunta que «son técnicas moleculares que nos permiten controlar eficientemente parámetros relacionados con la calidad y seguridad de los alimentos de manera que no haya microorganismos patógenos, que en un alimento sus ingredientes coincidan con lo que indica en la etiqueta, para comprobar la calidad y autenticidad de los productos».

Jorge Barros colabora también con la revista Sustainable Food Technology, editada por la Royal Society of Chemistry en Londres. Él es 
el editor jefe. «En ella intentamos 
impulsar técnicas de conservación 
que permitan evitar el desperdicio 
alimentario para tener un consumo 
más responsable y tener mayor 
sostenibilidad en la producción de 
alimentos», explica el catedrático 
de la Universidad de Santiago.

La seguridad alimentaria es uno de los objetivos que buscan las autoridades sanitarias del mundo y Naciones Unidas. Esta última estima que cada año fallecen 420.000 personas en el mundo por ingerir alimentos en mal estado. Científicos y técnicos trabajan en laboratorios para idear o perfeccionar sistemas de conservación de los alimentos. Uno de estos es la ionización, que consiste en aplicar una leve y controlada irradiación para eliminar patógenos y alargar la vida de los alimentos. Las preguntas son múltiples. Con la ayuda de Barros intentamos dar respuestas.

«La irradiación en alimentos puede realizarse con radiaciones ionizantes o también con radiaciones no ionizantes que serían, entre otras, la luz ultravioleta. No causan ionización en los componentes del



Comida preparada en un supermercado.

#### «Intentamos evitar el desperdicio para tener mayor sostenibilidad », explica Barros

alimento y se utiliza en la industria alimentaria para tratar superficialmente frutas o vegetales para destruir microorganismos a nivel superficial, para retrasar la maduración, aumentar la vida útil de los productos... En todo caso hay que adaptar el tratamiento a cada alimento. Bien utilizada es una tecnología que no presenta ningún efecto negativo», defiende Barros.

Reconoce Barros que la ionización de alimentos «es una tecnología que en Europa tiene todavía poca aceptación, porque al citar la ionización hablamos de rayos gamma, rayos X o electrones acelerados. Al consumidor no le suena bien. Esta radiación destruye microorganismos y retrasa el deterioro de los alimentos prolongando su vida útil. El mecanismo es la generación de iones reactivos en el propio alimento. La radiación ionizante es similar a la que se utiliza en biomedicina y que asociamos a radiactividad».

#### No son radiactivos

Los alimentos no son radiactivos, recalca el catedrático, quien añade que «la utilización de radiaciones ionizantes en Europa está muy controlada». Para Barros, se trata de una tecnología «en principio segura» pero está autorizada «en condiciones muy estrictas». Además, indica que es un método «que puede ayudar a paliar un problema: el 30% de los alimentos producidos no llega a consumirse, se tira, principalmente porque caducan».

El catedrático de la USC explica que en España y otros países europeos solo está autorizado para tratar «hierbas aromáticas, especias en polvo y condimentos». En otros países se aplica sobre frutas, carnes, etc. Barros considera que queda recorrido para que poco a poco tenga más aplicación en otros alimentos en España.

Apunta que «los productos irradiados deben ir etiquetados como producto irradiado o tratado con radiación ionizante. Tenemos que confiar en que el etiquetado sea correcto». ¿Cuál es el problema? Aunque el catedrático no lo señala, es también importante controlar si frutas, carnes o pescados procedentes de otros países de fuera de la UE con controles menos estrictos han sido irradiados o no.

En España, solo hay dos centros autorizados por la Comisión Europea para aplicar radiaciones ionizantes a alimentos. Uno se encuentra en Cuenca y otro en Barcelona. En esta última ciudad, las instalaciones acreditadas emplean
rayos gamma.

#### Conformidad

Imanol Arias reconoce un fraude fiscal de 2 millones y pacta 2 años de cárcel

EFE Madrid

Jordi Cotrina

El actor Imanol Arias reconoció ayer en la Audiencia Nacional haber defraudado a Hacienda unos dos millones de euros entre 2010 y 2014 de sus ganancias en la serie Cuéntame cómo pasó tras llegar a un acuerdo con las acusaciones por el que acepta dos años y dos meses de prisión.

«Quiero dejar de estar en la cabecera de este reparto», aseveró el actor tras ratificar el pacto al que llegó con la Fiscalía

Europa Press



El actor Imanol Arias, ayer.

y la Abogacía del Estado —que representa a Hacienda— por el que asume haber cometido cinco delitos fiscales al haber defraudado 2.023.909 euros y acepta que se le imponga una condena de 26 meses de prisión, que no cumplirá, y una multa que ya ha abonado.

Lo hizo durante su declaración en el juicio que retomó ayer la Audiencia Nacional contra el intérprete, su compañera de reparto en la citada ficción, Ana Duato, y otros 26 acusados de delitos de fraude fiscal a través de estructuras societarias opacas diseñadas por el despacho de abogados Nummaria. Nueve acusados, incluido el actor, han alcanzado acuerdos de conformidad. Al inicio de la causa Imanol Arias abonó 1,9 millones de euros, y el pasado 3 de junio 274.801 euros y también la responsabilidad civil que se le reclamaba. ■

el Periódico de Aragón Miêrcoles, 12 de junio de 2024 Sociedad 31

#### Acceso a la universidad

El Consejo de Ministros aprueba los aspectos mínimos comunes la PAU a partir de 2025. Los criterios de corrección serán más homogéneos.

## La selectividad tendrá un solo modelo de examen por materia

OLGA PEREDA Madrid

El Gobierno aprobó ayer el real decreto que regula la selectividad a partir del año que viene. La nueva prueba de acceso a la universidad (PAU) contempla un único modelo de ejercicio para cada materia y, pese a permitir elegir entre varias preguntas o tareas, ello no implicará la disminución del número de competencias evaluadas en el examen: en ningún caso «la opcionalidad» significará estudiar menos temario.

Es una de las novedades que traerá la próxima convocatoria de la PAU de cara a junio de 2025, que acaba con el modelo instaurado a consecuencia de la irrupción de la pandemia en 2020 y su impacto en los centros educativos. Desde la pandemia, para facilitar el examen tras un curso que fue online o semipresencial, los estudiantes tenían opción a elegir entre varios ejercicios y descartar otros. Con la nueva selectividad, solo habrá un modelo de ejercicio para cada asignatura.

En este único modelo de examen por materia, los ejercicios estarán estructurados en diferentes apartados, que, a su vez, podrán contener una o varias preguntas o tareas. El decreto contempla que «se podrá incluir la posibilidad de elegir entre varias preguntas o tareas» con el condicionante de que «esta elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas evaluadas». Los exámenes tendrán preguntas variadas en cuanto a tipo de respuesta: algunas requerirán respuestas cerradas; otras, semiconstruidas y otras, abiertas. En cada uno de los ejercicios, la puntuación asignada al total de preguntas o tareas de respuesta abierta y semiconstruida deberá ser de al menos el 70%.



Prueba de la EVAU celebrada la semana pasada en Talavera de la Reina.

La nueva PAU tendrá unos criterios de corrección más homogéneos que hasta ahora. Cada comunidad penalizaba de manera diferente las faltas. Por ejemplo, ante cinco errores de grafía (las tildes no están incluidas porque se penalizan de otra manera), en Extremadura te suspenden, en Cataluña te quitan medio punto y en Madrid te restan dos. En Euskadi no hay un descuento específico. A partir de 2025, las faltas penalizarán en un 10% la nota

En aquellos ejercicios en los que las preguntas requieran la producción de textos por parte del alumnado, la valoración correspondiente a la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, no podrá ser inferior a un 10% de la calificación correspondiente a la pregunta. Aunque el decreto hable de único modelo de ejercicio y de homogeneización de los criterios de corrección, no estamos ante una selectividad única en toda España, vieja reivindicación del PP. Es decir, cada comunidad diseñará sus propios exámenes.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, resaltó que es «la primera vez» que en una prueba de acceso a la universidad «se incluyen criterios comunes y homogéneos para todos los territorios, tanto en el formato de las pruebas como a la hora también de evaluar dichas pruebas». «Fruto de ese acuerdo y ese diálogo con las universidades y con las comunidades autónomas hemos aprobado este decreto», aseveró tras subrayar que este ha sido el modelo «más debatido de la historia», fruto de más de 200 reuniones de los colectivos implicados. ■

#### Sucesos

Detenido un vigilante del COE por eyacular en botellas de agua de trabajadoras

E.P. Madrid

La Policía Nacional ha arrestado a un vigilante de seguridad del Comité Olímpico Español (COE) acusado de eyacular en varias ocasiones las botellas metálicas de agua de dos compañeras de trabajo, confirmó a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

El detenido fue delatado en enero por las cámaras de seguridad del edificio en el que trabajaba. Sus compañeros querían comprobar quién había robado en determinados objetos en pero vieron otra cosa: un vigilante del turno nocturno se masturbaba y eyaculaba dentro de dos botellas, correspondientes a dos empleadas.

El detenido aseguró que lo hizo porque las mujeres le hacían la vida imposible a su esposa, que también trabajaba allí, lo que ellas negaron. Las víctimas relataron que sí habían notado que el agua tenía un olor y sabor raro.

#### Atención a mayores y tutelados

El Consejo de Ministros aprueba una estrategia, con 1.300 millones de €, que también mejoraría las condiciones laborales del sector

### El Gobierno apuesta por más centros de día y residencias-hogares

O. P. Madrid

Residencias de mayores que se parezcan a un hogar, con habitaciones individuales y minicocina propia. Cohousing (viviendas colaborativas) para que un grupo de personas puedan vivir de manera autónoma aunque tengan algún grado de dependencia. Mayor asistencia a domicilio y más centros de día. Condiciones laborales dignas para los profesionales de los cuidados. Estas son algunos de los objetivos de la Estrategia para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, que tiene una dotación inicial de 1.300 millones de euros (provenientes de los fondos europeos) y que acaba de ser aprobada por el Consejo de Ministros.

No se trata de una ley sino de un «cambio cultural y de mentalidad» para que los cuidados salgan, por fin, del ámbito privado y entren en el debate político y social. Se trata, pues, de visibilizar un problema y tomar conciencia social para llegar a soluciones.

Redactada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la estrategia – cuyo plazo comienza ahora y termina en 2030 – tiene un objetivo muy ambicioso: cambiar el modelo de la atención que reciben no solo las personas mayores sino también las que tienen algún tipo de discapacidad y los menores que dependen de las instituciones públicas.

#### El 10% de la población

Según los cálculos del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, hablamos del 10% de la población española (entre 4,5 millones y 6,5 millones de personas). En la actualidad, el 70% de los cuidados que recibe este amplio colectivo se da en el ámbito familiar. Es una actividad que, básicamente, recae en mujeres.

Además de los mayores, los niños tutelados y las personas sin hogar, otro de los colectivos a los que se dirige esta estrategia es, precisamente, el de las mujeres que cuidan en sus casas a familiares mayores o dependientes. La mirada del ministerio también se dirigirá a los cuidadores profesionales para que tengan acceso a la formación y derechos laborales. La idea es que sea un sector atractivo desde el punto de vista laboral.

Derechos Sociales no es el único departamento implicado en la estrategia, que necesita el visto bueno de otros ministerios y las autonomías, que tienen las competencias.







Tanatorio propio
Presupuestos telefónicos
Todas las compañías de seguros

#### Del 22 de junio al 11 de julio

Las Cortes de Aragón crean el festival Manlor para convertir el palacio en un «referente cultural» durante los meses de verano. Serán seis espectáculos de música antigua, lírica, danza, flamenco y música de cámara.

## La música y la danza conquistarán este verano el palacio de la Aljafería

RUBÉN LÓPEZ Zaragoza

Las Cortes de Aragón quieren que el palacio de la Aljafería se vaya posicionando poco a poco como un «referente cultural» de primer orden durante la época estival. Con ese objetivo claro en el horizonte, la institución ha impulsado un nuevo festival de música y danza que se celebrará durante seis noches entre el 22 de junio y el 11 de julio. Se llamará Manlor y su filosofía bebe de alguna forma en los ciclos de conciertos que acogen todos los veranos la Alhambra de Granada o el Alcázar de Sevilla.

«No podemos compararnos con ellos porque el de Granada por ejemplo lleva 40 años, pero queremos que esta sea una primera piedra para seguir creciendo en las próximas ediciones», indicó ayer en la presentación del festival el jefe del servicio gestor del palacio de la Aljafería, Sergio Castillo, que destacó que el nuevo ciclo permitirá disfrutar de la música y la danza en un «entorno único».

El Manlor echará andar con propuestas de primer nivel y grandes nombres propios dentro de la música antigua, la lírica, la danza, el flamenco o la música de cámara. Así, por ejemplo, el ciclo contará con el talento de la cantaora María José Llergo o el Premio Nacional de Danza de 2014, Daniel Abreu.

En total, se han programado seis espectáculos en otras tantas noches. Dos de ellos serán gratuitos hasta completar aforo y el resto de pago. Así, no será necesario pagar para disfrutar de la actuación que abrirá el festival el 22 de junio en el Pórtico Norte del palacio de la Aljafería a las 22.30 horas. Estará protagonizada por la formación de música antigua Capella de Ministrers bajo la dirección del violonchelista y violagambista Carles Magraner.

El otro espectáculo gratuito se celebrará el 9 de julio también en el Pórtico Norte. La compañía de danza de Daniel Abreu estrenará en exclusiva el espectáculo Selva, que contará con la participación de los bailarines Diego Pazo, Dácil González y el propio Abreu. Para

asistir a estas dos actuaciones gratuitas habrá que recoger las invitaciones el mismo día de los espectáculos en la taquilla de la Aljafería, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas. El aforo estará limitado a un máximo de 150 localidades en el Pórtico Norte.

Para disfrutar del resto de las propuestas habrá
que pagar. Las entradas, a
un precio general de 10 euros,
saldrán a la venta a partir de
este miércoles, también en la taquilla del palacio y en el mismo
horario. Los mayores de 65 años,
los menores de 18, las familias numerosas, los demandantes de empleo y las personas con discapacidad igual o superior al 33% solo
tendrán que abonar 5 euros.

#### Flamenco en la Aljafería

La segunda noche del festival (el 29 de junio) estará protagonizada por la joven cantaora de flamenco María José Llergo. La artista de Pozoblanco, que en 2023 recibió el premio El Ojo Crítico de RNE de música moderna, llenará el palacio con su talento a partir de las 22.00 horas en el Patio de Armas, cuyo aforo será de 230 localidades.

La lírica se adueñará el 5 de julio del Pórtico Norte de la Aljafería con la actuación de la soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega y el pianista Rubén Fernández Aguirre, que interpretarán piezas de las conocidas óperas de Puccini La bohème o Turandot, así como composiciones de Antón García Abril. Por su parte, la compañía de danza zaragozana LaMov desembarcará en el Patio de Armas del palacio el 6 de julio a las 22.00 horas. El ballet dirigido por Víctor Jiménez demostrará por qué se ha convertido en una referencia de la danza contemporánea en España.

El festival concluirá el 11 de julio en el Pórtico Norte de la Aljafería con la actuación de Katharsis Ensemble. La formación aragonesa de música de cámara, impulsada por Ricardo Gil Sánchez y Juan



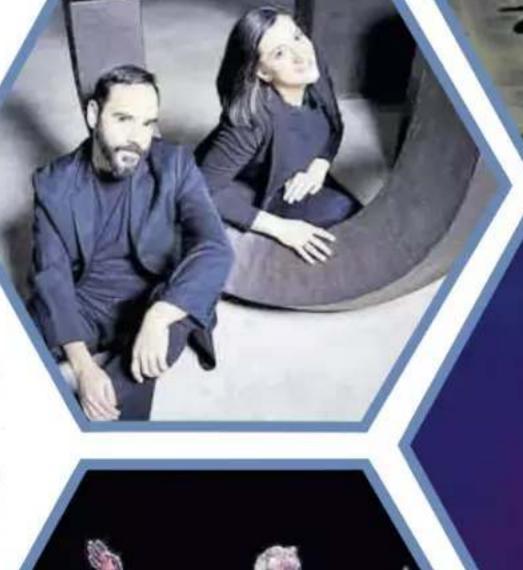



ta-Vega y Rubén Fernán-

dez el 5 de julio; LaMov el 6

de julio; la compañía de

Daniel Abreu el 9 de julio; y

el grupo de cámara Katharsis Ensemble cerra-

rá el festival el 11 de julio.

Gomollón Bel, aterrizará con 22 instrumentistas y un programa con piezas de Béla Bartóky Nikolái Rimski-Kórsakov.

«Queremos que la Aljafería sea algo más que la sede de las Cortes», destacó ayer en la presentación del festival la presidenta de la institución, Marta Fernández. Bajo esta premisa, el palacio acogerá a partir del próximo otoño la exposición Goya. Del museo al palacio, que albergará las obras del genio de Fuendetodos que habitualmente se exponen en el Museo de Zaragoza, cerrado actualmente por reformas.

La DGA ya anunció en enero que la colección se iba a exponer en la Aljafería en una muestra compuesta por 45 obras, 31 de ellas realizadas por el genio de Fuendetodos. Aunque en un principio se dijo que la exposición abriría sus puertas el pasado mes de abril, finalmente se ha retrasado a otoño. Fernández no concretó ayer las razones de esta demora y se limitó a asegurar que, en ocasiones, «las cosas de palacio van despacio».

El nuevo festival Manlor ha

#### Actuarán entre otros la cantaora María José Llergo o el bailarín Daniel Abreu

## Dos de los espectáculos

#### serán gratuitos y el resto costarán diez euros

sido ideado por Sergio Castillo, el que fuera jefe de Servicio de Fomento de las Artes en la anterior legislatura, cuando Víctor Lucea era director general de Cultura del Ejecutivo autonómico. De hecho, Castillo ayudó a impulsar la denominada Temporada de Lírica y Danza, una iniciativa a la que la actual Dirección General de Cultura ha decidido no dar continuidad.

Ahora, este nuevo Manlor mantiene ciertas conexiones con esa temporada. El nombre del festival es el acrónimo de Manrique y Leonor, los protagonistas de El Trovador, drama que inspiró la ópera de Verdi Il trovatore y que está ambientado en el palacio de la Aljafería.

#### Cine

Victoria Abril recibió ayer el premio Luis Buñuel en el Festival de Huesca. Por la mañana protagonizó un vermú público con Luis Alegre.

### «Con 40, los cineastas te abandonan como los desodorantes»

EL PERIÓDICO Huesca

La actriz Victoria Abril, ganadora de dos Conchas de Plata, un Oso de Oro y un Goya, entre otros galardones, ha celebrado sus 50 años de carrera en el marco de la 52ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. El certamen oscense le rinde tributo con el Premio Luis Buñuel. «El Premio Luis Buñuel es un premio a una carrera, justo cuando me tocan mis Bodas de Oro, me lo merezco, son 50 años, y estoy agradecida y emocionada; mi maestro Vicente Aranda decía que los premios son el principio del fin, pero habiendo cumplido 50 años de travectoria no podemos decir que estamos en mis primicias», afirmó ayer.

En un multitudinario encuentro con el público realizado en la céntrica plaza López Allué de la capital donde se superaron los 300 asistentes, la también cantante mantuvo una charla con el escritor y cineasta Luis Alegre en la que se mostró cercana, divertida y bromista. «Estoy en Huesca, son mis Bodas de Oro y mi regreso a España después de 45 años de estar fuera, eso es algo que no se olvida», resaltó, además de asegurar que «espero que aquellos que no conozcan el Festival de Huesca empiecen a conocerlo, lo respeten y lo publiciten más».

Victoria Abril habló de sus inicios cuando quería ser bailarina
clásica pero las condiciones y normas de la época la hubieran llevado
a ser secretaria de oficina. Fue a
través de su profesora de ballet que
se incorporó, insegura, al reparto
de Obsesión (1975), dirigida por
Francisco Lara Polop, para seguir
con Robin y Marian, ese mismo año,
de Richard Lester, la italiana Y le
llamaban Robin Hood (1976) de Tonino Ricci y La bien plantada (1976),
de Ramón Gómez Redondo.

«Mi quinta película fue Cambio de sexo, de Vicente Aranda y hasta entonces no me interesaba ser actriz, sino no ser secretaria; fue de manos de Vicente, mi maestro, mi faro, el pilar de mi triple A, que me di cuenta que estaba hecha para la interpretación, dejé las zapatillas de ballet y no las volví a coger hasta hace dos años para una obra en la que empezaba bailando de puntas», compartió con el público.

Tuvo igualmente palabras para los otros dos cineastas que conforman esa triple A, Agustín Díaz Yañez, con quien filmó Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y Sin noticias de Dios, entre otras y Pedro Almodóvar, quien la dirigió en La ley del deseo, ¡Atame!, Kika y Tacones lejanos; «todos los directores han aportado a mi carrera pero es verdad que yo les daría un poquito la Palma de Oro a mi fiel triple A: sin Vicente Aranda, con quien hice 13 películas, yo estaría siendo secretaria y porque se murió, porque si no hubiéramos seguido hasta el final; con Almodóvar hice tres películas en cinco años en la treintena, tiempo en el que además hice dos hijos, algo que hay que resaltar porque no solo se trata de filmar, sino los viajes que uno tiene que hacer dando vueltas al planeta promocionando por los festivales; y con Agustín Díaz Yañez con quien trabajé de los 25 a los 45 y con él conseguí el Goya por fin», declaró.

La intérprete española, que atesora en su haber más de un centenar de trabajos en cine, teatro y televisión con éxito de crítica y público, reveló que justo en la década de los 40 es cuando los cineastas, «no mi triple A», pero sí el cine, «te abandonan como los desodorantes». De este periodo destaca Sin noticias de Dios, una obra de la que se sintió muy orgullosa, interpretaba dos canciones y tras ello produjo álbumes de música con los que estuvo seis años dándole la vuelta al mundo. «El cine me había salvado la vida, y es verdad, pero la cuarentena fue la época más feliz de mi vida, la música es el esperanto que todo mundo comprende», dijo.

Tras hablar igualmente de su paso por el teatro, la actriz destacó que «el éxito y la gloria no enseñan nada, viene bien para el ego pero hay que tener cuidado, porque si no, se nos va la olla; lo único que te enseña son los fracasos, y aunque

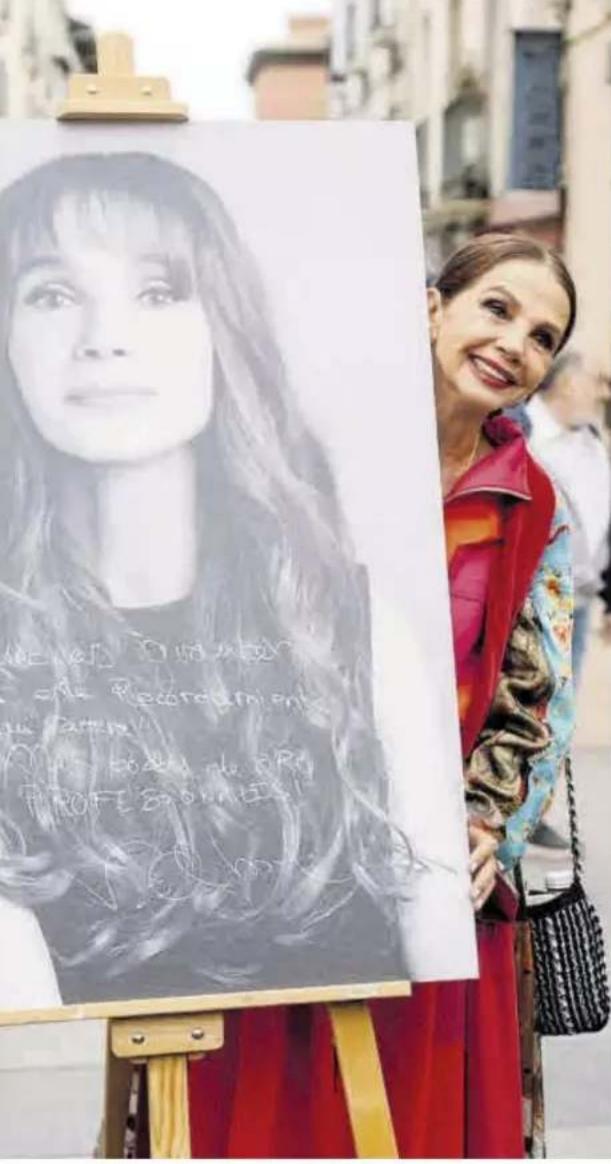

Victoria Abril, en Huesca, tras firmar su fotografía.

«Hasta 'Cambio de sexo' no me interesaba ser actriz, sino no ser secretaria» muchas veces estamos pensando en qué es lo que queremos, es muy importante saber qué es lo que no queremos y por eso son muy importantes los fracasos, te enseñan por dónde no quieres volver».

Festival de Huesca

La homenajeada con el Premio
Luis Buñuel de la 52ª edición del
Festival Internacional de Cine de
Huesca anunció, emocionada, su
vuelta a los escenarios españoles
este verano, en el Teatro Romano
de Mérida, al cual ella llamó «la
meca del Olimpo», con la superproducción Medusa, bajo la dirección de José María del Castillo y
acompañada de otros talentos destacados como Adrián Lastra (Perseo) o Mariola Fuentes (Atenea),
además del debut como actriz de la
también cantante Ruth Lorenzo.

Esta reformulación del clásico mito sobre el temido monstruo de la antigüedad con cabellos de serpiente y mirada petrificadora, es una puesta en escena multidisciplinar con 30 personas en escena y se verá del 31 de julio al 11 de agosto en el célebre festival de la ciudad extremeña de Mérida.

34 | Cultura Miércoles, 12 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

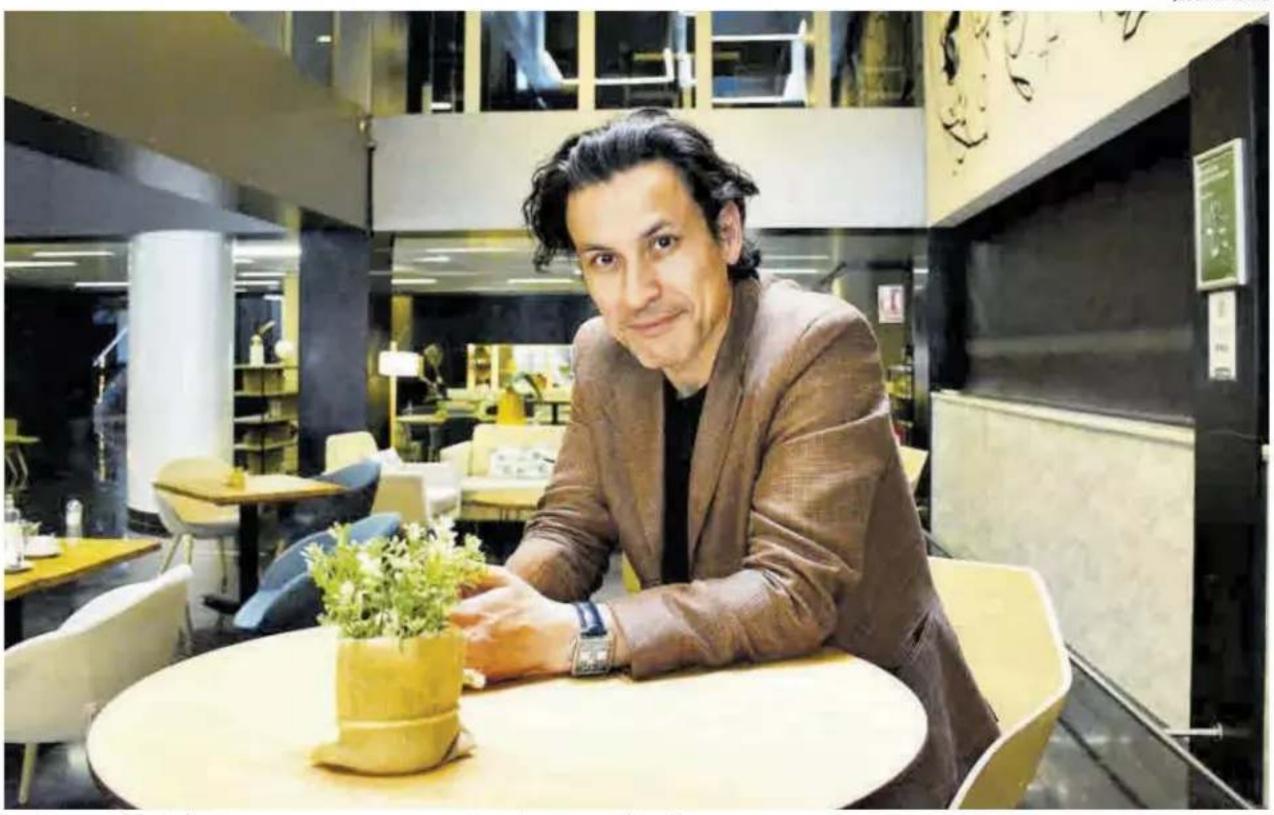

Rodrigo Cortés visitó recientemente Zaragoza con su libro 'Cuentos telúricos'.

DANIEL MONSERRAT

Zaragoza

### — ¿Qué le pongo, escritor, director, pintor…?

 Soy la misma persona, puedes llamarme como quieras, incluso de tú.

#### — ¿Y dónde se siente más cómodo?

— En mi cabeza no hay cámara sin pluma ni pluma sin cámara. Aunque son dos formas de expresión muy distintas, en ambas apuesto por el lenguaje, pero el de su propio universo. En el lenguaje cinematográfico el personaje se define a través de la acción, la trama es fundamental; en el literario, la trama no es tan importante sino qué hace con ella el protagonista, cómo reflexiona ante aquello que le sucede. Es el universo de la resonancia, el de la musicalidad de las palabras que encierra su propio lenguaje.

#### Reivindicar el lenguaje hoy en día es de lo más revolucionario que conozco...

— No es mi intención hacerlo, nunca me siento a hacer nada con un objetivo último que vaya más allá de la cosa misma. Me siento más como un ebanista que trata que la silla que intenta hacer sea la mejor posible, pero amo la palabra.

#### Sus 'Cuentos telúricos' son pura fantasía.

 — El deber de la ficción no es abordar la realidad sino la verdad, generalmente a través de la mentira pero lo telúrico no se contradice con la magia porque hay una fuerza telúrica,

#### **RODRIGO CORTÉS**

#### Escritor, cineasta y pintor

'Cuentos telúricos' es el sexto libro del autor y su primera antología de relatos. Además, estrenará 'Escape', producida por Scorsese, el 31 de octubre.

## «La realidad no existe y si existe es incognoscible»

primigenia, invisible, que parte del centro de la tierra que altera el comportamiento de los habitantes de un lugar aunque no se den cuenta. Y esa fuerza telúrica es el rumor de fondo que une cuentos muy diferentes entre sí pero que responde a una misma naturaleza.

#### — ¿De dónde salen estos cuentos?

— Contra lo que pudiera parecer pienso lo menos posible para escribir, pero somos lo que comemos, no solo lo que leemos, también lo que vemos y a quien conocemos. Podría mencionar a Kafka, Conrad, Montparnasse, Cunqueiro, Stephen King,... pero es igual de importante una película que viste un sábado por la tarde o a un camarero gracioso que no sabía que lo era a quien conociste.

#### - ¿No cree en la autoficción?

— No la cuestiono pero esto iba de contar mentiras, de inventarse cosas. Al final todo es ficción. Cuando cuentas la historia confesional de cómo acompañaste a tu padre a través de su alzhéimer también limpias del mejor modo posible porque eliges recordar una cosa u otras y el estilo nunca es inocente.

#### - ¿No existe la realidad?

— Y si existe es incognoscible y si uno cree conocerla tiene una vigencia de dos años. Si uno trata de expresar conceptos definitivos descubrirá que no lo son porque una nueva pieza de información desbarata todo y obliga a recuestionarlo todo. Sin embargo, a través de la fantasía se puede llegar a zonas mas pervivientes y universales y por esa razón seguimos hablando del Quijote, de Moby Dick, Alicia o la Odisea. Porque no tienen un alcance alegórico, valen siempre y resuenan con las experiencias del lector siempre aunque no haya quedado atrapado en el vientre de una ballena.

#### Tampoco cree en las moralejas, en sus cuentos no las hay.

— Tiene que ver con el hecho de que como espectador, lector y ciudadano tengo pocas ganas de que me den sermones y de que cualquiera convierta una declaración en una lección. En el libro no hay un solo fragmento que pueda confundirse con una recomendación, consejo o lección. Todo el mundo tiene derecho a decir y pensar lo que quiera, la única cárcel es la de la lección que es cuando uno queda atrapado con sus palabras porque ninguno soportamos la lupa con la que evaluamos a los demás.

#### — ¿Qué me puede contar de su próxima película?

— Es la Fuga de Alcatraz al revés, o Papillon o El conde de Montecristo al revés, es la historia de un hombre dispuesto a hacer lo que sea necesario para acabar en la cárcel.

#### —¿Cómo ha sido trabajar con Scorsese, su productor?

— Jamás tenía recomendaciones sino preguntas. Scorsese es directamente la razón por la que hago cine así que el hecho de que se cierre el círculo de esa manera es un acto de brujería que no tiene explicación y al que por tanto no hay que buscársela. ■

#### **Festival flamenco**

«La dotación prevista para 2024 estaba por debajo de la que había en 2015»

D. M. B. Zaragoza

Josema Molina

Era algo que ya se sabía, el Festival de Flamenco de Zaragoza no se iba a celebrar este año pero hasta ayer, a través de las redes sociales, sus promotores (Panoja Producciones) no han querido hacer públicos los motivos. Y estos son bien claros: «El festival ha venido soportando desde hace años marcadas oscilaciones en el presupuesto y los medios con los que se ha desarrollado, estando la dotación prevista para 2024 por debajo de la que había en el año 2015. Si tenemos en cuenta la marcada inflación y el aumento de costes de todos los sectores nos encontramos con una precarización de un festival cada vez más débil y con menos recursos», aseguran con contundencia.

Por lo tanto, los organizadores, aseguran, han renunciado a su organización: «No podemos hacer una programación que intente destacar en el panorama local y nacional sin desmerecer de anteriores ediciones y creemos que seguir adelante en estas condiciones solo lleva a una degradación de un proyecto al que le tenemos un gran aprecio y al que le hemos dedicado años».

A lo largo de las diez ediciones celebradas, por el festival han pasado primerísimas figuras como Israel Fernández, Rocío Márquez, María Terremoto, José Mercé y Tomatito, El Capullo de Jerez, El Cabrero, Arcángel, Antonio Reyes, Rafael Jiménez El Falo, Kiki Morente, Tomás de Perrate, Mayte Martin, Pedro 'El Granaino', Rosario la Tremendita, Rancapino Chico, Sandra Carrasco, Ezequiel Benítez, La Kaita, Jesús Méndez... sin olvidar al flamenco local representado por, entre otros, Rubén Jiménez, Nacho Estévez El Niño, Mutan, Enrique Amador Musi, Eugenio Tejero Confu, Aarón Jiménez El Cherry, Israel Dual, Arturo Jiménez, Alejandro Monserrat, el Chapi... entre muchos otros artistas de la tierra.

Cultura | 35 el Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024

#### Cultura en el mundo rural

Las actuaciones, a cargo de las compañías brasileñas Mosaico Cultural y Chico Simões, serán a partir de las 17.00 horas del sábado.

### La Casa de los Titeres de Abizanda abre su 20º aniversario

**EL PERIÓDICO** Huesca

Los Titiriteros de Binéfar abren este fin de semana la programación especial por los veinte años de La Casa de los Títeres de Abizanda. Para ello, han preparado una programación doble a cargo de las compañías brasileñas Mosaico Cultural y Chico Simões, cuyas puestas en escena se sucederán a partir de las cinco de la tarde del sábado 15 de junio y concluirán el domingo a mediodía. El encuentro intercultural dará la oportunidad al público asistente de degustar comás, al diseñador del cartel, el aragonés Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño y de Ilustración.

La primera de las actuaciones lleva por nombre Lampiao y María Bonita, de Mosaico Cultural, una historia de amor y de guerra que resiste al tiempo. Inspirado en el mamulengo, ilustraciones de cordel, la musicalidad y los juegos tradicionales del noroeste de Brasil. En el espectáculo se mezclan generosas dosis de aventura, batallas, milagros y valentía a través de los títeres esculpidos por Daniel de Chico, perteneciente a una familia mamulengueira de Pernambuco. «Queremos que ante todo sea un ductor de la tradición y la cultura mida de Brasil y de conocer, ade- homenaje al teatro popular de títe- popular, seguirán a partir de las con el buen hacer de la muralista y la unión entre personas».



Escena de 'Lampiao y María Bonita', de Mosaico Cultural.

res de Brasil, el mamulengo, y a estos dos justicieros que vivieron en Brasil, que durante mucho tiempo fueron considerados bandoleros y que en realidad fueron luchadores populares que querían una vida mejor para su pueblo. Pretendemos colocarlos otra vez en la historia», explica Rafa Cambará, uno de sus valedores.

Continuando con el hilo con-

18.00 horas Chico Simões y Anna Göbel presentando la obra Vida de Mamulengo. «El mamulengo tiene elementos universales, como la comunicación con el público y la improvisación con temas actuales vinculados al territorio donde se interpreta, y además este espectáculo cuenta con elementos muy particulares de la cultura afrobrasileña», apunta Simões.

Todo ello se complementará de la importancia de la diversidad

Anna Göbel, que pondrá de relieve su faceta de artista plástica vinculada a la música, el canto y la pintura. «Tengo un proyecto mural que se llama Miradas de afecto en el que trabajo en comunidades con el patrimonio afectivo de ese lugar. Lo pondré en práctica en Abizanda, tengo facilidad para traducir en imágenes los deseos y los anhelos de una comunidad. También habla









#### **REAL ZARAGOZA**

# Maikel Mesa le pide a Cordero que facilite su salida al Tenerife

El jugador da el paso que le pedían los canarios y le transmite al director deportivo su deseo de irse, aunque aún no ha habido contacto entre clubs • El Zaragoza no será intransigente pero espera la oferta

S. VALERO / J. OTO Zaragoza

Era un secreto a voces, pero ahora ya es una realidad. Maikel Mesa se quiere ir del Real Zaragoza para regresar al Tenerife, que lo espera con los brazos abiertos. Así se lo trasladó ayer el propio jugador al director deportivo del club aragonés Juan Carlos Cordero, del que recibió, por un lado, el compromiso de que no habrá una postura intransigente y que se le abrirá la puerta de salida, pero, eso sí, su marcha, con un año de contrato todavía con el Zaragoza, nunca será gratis.

El Tenerife, convencido de que Mesa, autor de once goles este curso con el Zaragoza, volverá a casa, todavía no ha contactado con Cordero, para sorpresa del director deportivo, que salió el pasado verano de la isla rumbo a tierras aragonesas. Los canarios, en todo caso, no están dispuestos a asumir el medio millón de euros que, en principio, reclama el Zaragoza para dejar salir a su futbolista y ofrecerá una cantidad fija más pequeña susceptible de aumentar en función de la consecución de objetivos. El contrato con Mesa sería de al menos dos años.

El paso dado por el mediapunta es justo lo que le había pedido el Tenerife, tan convencido de que el desenlace definitivo será favorable a sus intereses como de que el tiempo juega a su favor. Mesa ya le ha dicho al Zaragoza que no quiere jugar la próxima temporada en el equipo aragonés y que, a pesar de que le resta un año más de contrato, su deseo es volver a las islas, por lo que solicita a la entidad, que tampoco lo considera imprescindible, que le facilite la salida.

De este modo, el futuro de Mesa no pasa por La Romareda y sí por el Heliodoro Rodríguez López, pero el Zaragoza, aun consciente del deseo del jugador y tras haberse comprometido a no poner muchas trabas a su marcha, no está dispuesto a permitir su marcha sin recibir la compensación que considera justa. El Tenerife, por cier-



Maikel Mesa se lleva las manos a la cabeza durante un partido disputado este curso en La Romareda.

#### Las claves

El paso. El futbolista ha dado el paso que el Tenerife le había pedido. El Zaragoza ya sabe de su propia boca que quiere salir para fichar por el conjunto canario.

La premisa. El Zaragoza, sorprendido por el hecho de que el Tenerife no haya llamado todavía, no lo pondrá dificil pero siempre bajo pago, así que la negociación se presenta interesante.

El adiós. El Zaragoza, que no consideraba al jugador imprescindible, asume que se irá y planifica el futuro sin él. to, exigió cerca de 200.000 euros para dejar salir a Cordero el pasado verano.

En este sentido, el medio millón de euros que el Zaragoza reclama para abrirle la puerta no es, ni por asomo, asumible para los canarios, que tienen tan claro que la operación no les saldrá gratis como que la cantidad a desembolsar será considerablemente menor a la exigida por el Zaragoza. En este sentido, la opción que se maneja desde las oficinas de la entidad chicharrera pasa por abonar una pequeña cantidad en concepto de traspaso, que aumentaría en función de la consecución de diversos objetivos como una cantidad mínima de partidos a disputar o la clasificación del Tenerife para la lucha por el ascenso a Primera, aunque alejada y por mucho en todo caso de los tres millones de euros que figuran en la cláusula de rescisión del futbolista.

Nacido en San Cristóbal de la

Laguna y de 33 años recién cumplidos, Maikel Mesa está llamado a ser el fichaje estrella de un Tenerife que comparte con el Zaragoza el dudoso honor de ser los dos equipos que más temporadas consecutivas (11) llevan en Segunda División. El salario del canario en el club aragonés (alrededor de 300.000 euros) sería algo mayor en el Tenerife, que la próxima campaña estará entrenado por

El Tenerife, que exigió casi 200.000 euros el pasado verano por dejar salir a Cordero, seguro del fichaje del canario Óscar Cano, relevo de Garitano en el banquillo chicharrero.

Jaime Galindo

Mesa, autor de 11 goles en 41 partidos, 38 de titular, con el Zaragoza, ha sido la gran referencia ofensiva de un conjunto blanquillo con evidentes problemas con el gol. Indiscutible para los tres entrenadores que han ocupado el banquillo esta temporada (Escribá, Velázquez y Víctor Fernández) el mediapunta canario no es un futbolista de segunda línea de participar en demasía en el circuito ofensivo del equipo y Víctor prefiere en esa demarcación a jugadores con más capacidad de asociación.

Ahora, el Tenerife, que ya estuvo cerca de hacerse con el futbolista el pasado verano pero Cordero logró convencerlo, se frota las manos ante la gran oportunidad que le depara el mercado y la firme voluntad de Mesa de volver. El Zaragoza asume su pérdida, pero, eso sí, con dinero de por medio. ■

## El Zaragoza no soltará a Liso y ultima la oferta de renovación

El club ya tiene preparada la propuesta, por 4 años y con aumento de cláusula y salario

S. VALERO Zaragoza

El Real Zaragoza ya tiene preparada la oferta de renovación para Adrián Liso y en breve va a empezar una negociación en la que el club no prevé problemas para blindar a su última joya de la cantera, que ha sido imprescindible con Víctor Fernández, que le dio la oportunidad desde su llegada y el entrenador desea que se mantenga como pieza importante en la 24-25.

El extremo firmó en marzo un contrato hasta 2027 por el que el club le podía ejecutar un vínculo del primer equipo por tres temporadas desde el momento en que tomara esa decisión. Con él, la cláusula pasaba a ser de dos millones, que tiene ahora con el filial, a 10, si bien también estaba cerca de lograrlo por partidos tras haber participado en 12 encuentros en este curso, con 8 de titular, con 727 minutos y dos goles. Sin embargo, el Zaragoza planteará un nuevo

vínculo al extremo, una renovación en toda regla.

El contrato, que será de al menos cuatro temporadas, situará al jugador zaragozano, de 19 años, por encima del mínimo salarial de Segunda, que para la próxima temporada es de 95.000 euros, además de tener una amplia posibilidad de objetivos por rendimiento. Ahora mismo, con contrato del filial, el salario es menor de 20.000 euros. También lógicamente, se subirá la cláusula de rescisión, que ahora podía estar si se ejecutaba el actual en 10. Lo que estaría por ver es si el extremo tendrá dorsal del filial o del primer equipo, algo que marcará solo la disponibilidad de fichas y sobre todo de límite salarial, pero es más probable que tenga número del B, aunque tenga a todos los efectos dorsal del primer equipo.

Antes de renovar en marzo, por Liso, que había estado en esta temporada a caballo del División de Honor y del Deportivo Aragón, ya se habían posicionado el Barcelona, sobre todo, el Girona, el Betis



Adrián Liso, con el trofeo al mejor jugador del mes de mayo.

o la Roma, aunque también el Real Madrid y el Villarreal lo querían fichar, la mayoría para sus respectivos filiales, algunos planteando hasta una cesión para la próxima temporada en La Romareda si el Zaragoza aceptaba la oferta. Sin embargo, el Zaragoza considera al jugador intransferible y esa cláusula de dos millones convertible en cualquier momento en 10, es disuasoria, pero aún lo será más con su nuevo contrato. En todo caso,

Liso solo quiere seguir en el Zaragoza, el club de su vida, y todo apunta a que ese deseo se va a cumplir con un vínculo más largo y mejor que el actual

Y es que el futbolista quiere estar más años en el primer equipo. Liso ya hizo la mayor parte de la pretemporada a las órdenes de Escribá y estuvo en Pinatar, aunque ni el valenciano ni Velázquez le citaron, pero Víctor no dudó y con él jugó todos los partidos. ■

#### Exjugadores del Zaragoza darán de corto el último adiós al Gol Sur

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

El Gol Sur todavía vivirá un último partido antes de ser derruido. Embou, la operadora aragonesa del Grupo MasOrange, presenta La Última Jugada, un evento exclusivo en La Romareda que marcará el cierre de la temporada. Este emocionante partido, que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio, promete ser inolvidable para todos los afortunados que participen.

Entre los jugadores que se enfrentarán en este encuentro especial, destacan algunas caras conocidas como el rapero El Momo, quien demostrará su destreza en el campo, ilustres exjugadores del Zaragoza como Xavi Aguado, Javi Paredes y Lafita, entre otras figuras emblemáticas, e influencers de Aragón como @carlotalopezfit y Juan Moneo de @tiapilarin, entre otros muchos.

Además, Embou brindará la oportunidad a sus clientes de participar en el partido. De manera exclusiva, la operadora aragonesa, uno de los patrocinadores oficiales del Real Zaragoza, anunciará un sorteo en sus redes sociales para que más aficionados tengan la posibilidad de vivir esta experiencia única. ■

## Sin fecha para López, Cordero y la reubicación

La presentación del director general, el balance del director deportivo, y la reubicación de los abonados de Gol Sur, pendientes

1.0. Zaragoza

La presentación de Fernando López, que aterrizó a última hora del pasado jueves a la capital aragonesa para ejercer como nuevo director general del Real Zaragoza, no

tiene fecha. De hecho, ni siquiera es seguro que la puesta en escena del madrileño tenga lugar a lo largo de esta semana, según fuentes de la entidad.

La prioridad ahora, entiende la SAD, es que López tome contacto con el club y conozca de primera mano tanto el funcionamiento como a los trabajadores, a los que ya tuvo tiempo de presentarse el pasado viernes. La primera comparecencia pública de López no es prioritaria para la entidad, sumida ahora en la vorágine propia de la reestructuración de la plantilla.

Tampoco está claro cuándo comparecerá el director deportivo,

Juan Carlos Cordero, si es que lo hace. La habitual rueda de prensa en la que el máximo responsable de la parcela deportiva hace balance del curso y expone una primera declaración de intenciones de cara al próximo tampoco tiene, esta vez, fecha. Eso sí, si Cordero habla, lo hará siempre después de que lo haga López, relevo de Raúl Sanllehí en la dirección general.

López, de 38 años, llega al Zaragoza desde Canadá, donde ha sido CEO del Atlético Ottawa, una de las franquicias del Atlético de Madrid. Hombre de la absoluta confianza de Gil Marín, López ha estado en el club canadiense más de cuatro años, como máximo responsable. Ahora, sus atribuciones en el Zaragoza serán menores que las de su predecesor, sobre todo, en el área deportiva, en la que los

consejeros Mariano Aguilar y Emilio Cruz han dado un paso adelante en lo que a protagonismo y toma de decisiones se refiere.

Por otra parte, tampoco existe todavía una previsión definitiva de la fecha en la que se dará a conocer cómo se llevará a cabo la reubicación de los abonados de Gol Sur que tendrán que ser alojados en otras zonas del estadio como consecuencia del derrumbe de ese fondo. Alrededor de 8.000 aficionados zaragocistas se verán afectados por la demolición, que comenzará el próximo mes, y desde el club se asegura que el departamento de ticketing se encuentra «volcado» en este asunto con el objetivo de dar a conocer cuanto antes la fórmula a adoptar para acometer la reubicación y los aspectos que tendrán preferencia.

38 Deportes el Periódico de Aragón

#### **EUROCOPA 2024**

JORDI GIL Donaueschingen Enviado especial



#### Tal y como acabó la temporada, supongo que se olía que estaría en la selección.

— Acabé bien, pero no me podía imaginar estar en la primera lista de 29 jugadores, ni tampoco en la definitiva de la Eurocopa. Es un sueño hecho realidad y estoy agradecido por la oportunidad. Ahora espero aprovecharla.

#### — ¿Vivió con suspense la semana en la que se jugaban tres descartes? El suyo fue uno de los que sonó para quizá quedar fuera.

— Sí, lo viví con un poco de suspense. Veía que podía entrar, pero hasta que el míster no dio la lista estaba un poco nervioso por lo que podía pasar. Todo ha salido bien, gracias a Dios. Estoy muy agradecido y con muchas ganas.

#### — Hace un año, por estas fechas, se despedía del Linares de Primera RFEF. ¿Por entonces, cómo imaginaba que sería su carrera?

— Si digo la verdad, volvía de Linares y tenía muchas ofertas de Segunda División. Quería salir del Barça. Era una oportunidad, dar un pasó más en mi carrera, pero me convencieron desde el club diciéndome que haría una semana de entrenamientos con el primer equipo. A partir de ahí, Xavi confió en mí y todo fue sobre ruedas.

#### Mereció la pena entonces tener paciencia.

— Era difícil tenerla. Hubo momentos complicados en el Barça, aunque siempre tuve mucha paciencia. Especialmente porque jugar allí era mi sueño. La verdad es que ha merecido la pena y estoy muy feliz.

#### — ¿Cuándo eligió la cesión al Linares pensó que era dar un paso atrás para quizá después dar otros adelante?

— La época en el Linares al principio fue muy dura porque recibí un golpe de realidad. Salir del Barça, de sus instalaciones, las facilidades que tienes... Nada es lo mismo. En Linares me hice un hombre, me ayudaron mucho tanto desde el club, como mis compañeros o el staff. Y si estoy aquí es gracias a ellos. Se lo dije. Estoy muy agradecido porque aprendí mucho y fui feliz de pasar por allí.

#### — Aunque es muy joven con 21 años, casi es un experto al lado de Lamine Yamal, con solo 16. ¿Qué consejos le da?

 Tampoco soy muy veterano, pero intento que esté tranquilo,



Fermín López, en la concentración de la selección española en Donaueschingen.

#### **FERMÍN LÓPEZ**

El joven centrocampista (El Campillo, 2003), una de las sensaciones de esta temporada, conversa con Prensa Ibérica a cuatro días del debut en la Eurocopa frente a Croacia. El onubense, una de las caras más risueñas del combinado español, admite sus ganas de disputar también los Juegos.

## «Que nos den por muertos, que ya se verá cómo acaba España»

que disfrute porque tiene edad para jugar sin pensar en otras cosas. No debe tener presión. Él tampoco necesita muchos consejos, es un niño, si bien es muy maduro a su edad y estoy muy feliz por todo lo que está viviendo.

#### — Está en un gran momento físico. Si Santi Denia, seleccionador olímpico, le pregunta, ¿daría su visto bueno a disputar también los Juegos?

 La verdad es que no se ha dado aún la opción, nadie me ha comunicado nada. Si estoy bien física-



«Este año no he conseguido títulos. Ojalá el primero sea la Eurocopa. Sería un sueño» mente, y creo que puedo hacerlo y desde el club lo ven bien, no puedo rechazar ir a unos Juegos Olímpicos con España. Después de la Eurocopa ya se verá si puede ser o no.

#### — ¿En todo caso será algo consensuado con el Barça?

— Obviamente, el Barça es mi club, soy su jugador y lo consensuaría con ellos. Por mí estaría encantado de disputar unos Juegos Olímpicos.

 Después de esta primera temporada en la élite del fútbol, ¿espera que su primer título como

#### profesional sea la Eurocopa?

Pablo García / RFEF

— Este año no he conseguido títulos y ojalá el primero sea con España en la Eurocopa, sería un sueño. Ojalá que podamos lucharla y conseguirla.

#### — Desde fuera parece que forman un grupo muy unido y con muy buen rollo. ¿Es solo una sensación o es real?

— Es totalmente así, nos llevamos muy bien. Tenemos muy buena relación. Todos son muy buenos compañeros y esta unión después se traslada al campo. Las cosas saldrán bien.

#### Cabe recalcar la palabra 'equipo' que siempre menciona De la Fuente.

— El míster nos recalca mucho que debemos ser un equipo y estar unidos siempre, en los buenos momentos y en los malos. La selección lo tiene interiorizado y en el campo saldrá solo.

#### — ¿Les molesta que les digan que esta España no tiene estrellas?

— Este equipo tiene gente con mucha experiencia. La gente de fuera habla mucho siempre, aunque estamos centrados en lo nuestro. Que nos den por muertos, que al final se verá cómo acaba España.

#### La presión será fuerte.

 — Es que hablamos de la selección absoluta. El objetivo final es luchar por el país y ojalá consigamos la Eurocopa

#### — Por cierto, ¿qué hace estos días en su tiempo libre?

— Sobre todo jugar a la Play contra el equipo de Lamine y Nico Williams. Yo juego con Dani Olmo, Pedri o Vivian. Estamos con la Play, pero también le damos al pimpón. Hablo con la familia y poco más.

#### — ¿Son igual de competitivos con este tipo de juegos?

— Tenemos piques en los que parece que nos estemos jugando la vida. Está bien. Nos vacilamos un poco y nos distraemos.

#### — ¿Han hecho una porra interna de la Eurocopa?

— No.

#### — En el Barcelona, le tocará pasar página con Hansi Flick. ¿Qué le parece su forma de entender el fútbol por lo que ha visto de sus equipos?

— Es bastante parecido a lo que siempre propone el Barça por lo que he observado. No lo conozco personalmente. Después de la Eurocopa, conoceré y veré su manera de trabajar, pero seguro que es un gran entrenador. el Periódico de Aragón Miercoles, 12 de junio de 2024

Deportes | 39

## El paso adelante de Pedri: «No tengo ningún miedo»

El centrocampista dice encontrarse en un gran momento físico en la antesala del torneo tras meses condicionado por las lesiones

F. DE LA CALLE J. GIL Donaueschingen

Pedri tuvo el honor de inaugurar la sala de prensa del campamento base de la selección española de fútbol en Donaueschingen. El canario, que llegaba reconfortado física y anímicamente tras los dos goles que anotó ante Irlanda del Norte, ha mostrado un semblante relajado en los dos entrenamientos que se han celebrado en la localidad alemana. Algo que ha rebajado la tensión en el cuerpo técnico, donde se esperaba este paso adelante del futbolista azulgrana.

El canario comenzó ratificando que se encuentra en perfecta
forma: «Me siento muy bien físicamente, tengo ganas de afrontar el partido de Croacia. Llego a
esta Eurocopa en uno de los mejores momentos de esta temporada». El canario ratificó: «No
tengo ningún miedo dentro del
campo, y el seleccionador confía
mucho en mí». Para después
apuntar: «Con España juego en
una posición mucho más adelantada. Y tengo más oportunidad de llegar al área».

Pedri dejó claras las fortalezas de esta selección: «Nuestra mayor baza es que somos un equipo, una familia. Un equipo siempre va a ganar a un jugador solo. Somos una familia dentro y fuera del campo, y eso se tiene que notar en el césped. Lo hemos hablado y es una motivación. Si tuviera que decir quién es nuestro líder, diría que es el equipo. Hay muchos jugadores que nos ayudan, como los capitanes. Pero la gran diferencia con el resto de selecciones es que somos un equipo y no hay estrellas».

Sobre el estilo y la pérdida del tiqui-taca por una apuesta más vertical, dijo que «todo lo que sea compararse con la selección que nos hizo campeones del mundo es complicado y vamos a salir perdiendo. Intentamos parecemos al máximo a ella y mantener el estilo de juego. Pero la idea es salir a ganar y si para ello hay que dejar de lado ese estilo, se hace».

#### La espina

El internacional dejó esta reflexión sobre el partido ante Croacia, rival de España el sábado: «En el primer partido es importante empezar con buen pie, pero muchas selecciones han ganado títulos perdiendo el primer partido. Hay que dejar la ansiedad a un lado. Somos muyjóvenes y tenemos muchas ganas». Luego, recordó la eliminación en las semifinales de la anterior Euro ante Italia: «Es verdad que tengo el recuerdo amargo de aquellos penaltis. Pudimos haber ganado el encuentro. Pero ahora estamos muy bien y eso es lo importante. El grupo tiene muchas ganas de que empiece ya la Eurocopa. Los objetivos se van dando. No vinimos a Alemania a perder». ■

J. J. Guillén / Efe



Pedri, durante su comparecencia de ayer en Donaueschingen.



Adolf Hitler, durante un evento deportivo en 1935.

Balón y deporte fueron utilizados políticamente en el país germano desde la República de Weimar a las Gauligen del Führer. En 1933 se jugó la primera y única Copa de Adolf Hitler. Los nazis prohibieron participar a clubs de obreros o judíos, aunque a estos últimos se les permitió tener liga propia hasta 1938.

## Fútbol y propaganda en la Alemania de Hitler

Las Gauligen dieron comienzo en 1933 para reemplazar a las Bezirkligen de la República de Weimar. Los nazis introdujeron 16 Gauligen regionales. Las gaue se utilizaron para reemplazar a los länder, estados alemanes de la República de Weimar como Prusia y Baviera, y así poder controlar mejor el país. Ese cambio despertó las expectativas de la creación de una Superliga, la Reichsliga, una gran competición unificada para toda Alemania. Antes de la llegada de los nazis al poder, la DFB convocó una asamblea especial, el 28 y 29 de mayo de 1933, para fundar la Reichsliga como Liga profesional. Pero la llegada de los nazis provocó que nunca se celebrase tal reunión.

Hitler, asesorado por Goebbels, usó el deporte como un arma propagandística del nazismo, pero el fiasco de la selección alemana en el Mundial de 1938 reabrió el debate sobre la idoneidad de la Reichsliga.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las competiciones fueron reduciéndose debido a que la mayoría de jugadores fueron llamados a filas. La falta de futbolistas provocó que muchos clubs se fusionasen o formasen asociaciones.

Con la llegada del nazismo al poder se planificó hacer una Liga nacional, pero Von Tschammer und Osten, responsable de deportes en el



gobierno nazi, tenía otros planes. Estas Ligas fueron reformadas, de modo que de 1934 a 1938 la competición de Liga integró a los 16 campeones regionales.

En 1933 se jugó la primera y única Copa de Adolf Hitler. Los nazis prohibieron participar en estos campeonatos a clubs de obreros o judíos, aunque a estos últimos se les permitió tener una Liga propia hasta 1938. Con estas medidas, clubs con años de tradición cayeron en desgracia, como el Bayern de Múnich (último campeón antes del nazismo), Eintracht, Kaiserslautern o Austria de Viena, hasta que no apartaron a los judíos de su organigrama. A su vez aparecieron nuevos clubs con ideología nazi, como el Luftwaffen de Hamburgo y Danzig o el SS de Estrasburgo.

Durante el nazismo, clubs como el Bayern, el Eintracht o el Kaiserslautern cayeron en desgracia La última temporada disputada fue la de 1943–1944. Durante estos años, los equipos profesionales jugaban en su mayoría con jóvenes o con mayores de 50 años porque muchos futbolistas habían muerto en el frente. Algunos estadios habían sido destruidos por bombardeos y era difícil viajar.

#### Judenclub

El caso del Bayern es relevante. Se le consideraba el equipo de los judíos, en parteporlas figuras dedos desus fundadores, Joseph Pollack y Benno Elkan, peroenespecial por la de sumítico presidente Kurt Landauer. Vistió la camiseta del Bayern en 1901 y fue presidente cuatro veces. Dejó el fútbol deformatempranaparaformarsecomobanquero. En 1913 regresó a Múnich y fue elegido presidente del club. La sangre judía de Landauer, al igual que la del entrenador, Richard Dombi, hizoque el Bayern fuera declarado Judenclub y el Múnich 1860 se convirtió en el club de los nazis de la ciudad cunade dicha ideología.

En 1933, Landauer fue obligado a renunciar como presidente el día después a la Noche de los Cristales Rotos, y enviado al campo de concentración de Dachau donde estuvo encerrado hasta el 12 de diciembre. Posteriormente emigró a Suiza dejando tres hermanos muertos por los nazis y una hermana desparecida.

40 Deportes

Miércoles, 12 de junio de 2024 el Periódico de Aragón

#### CASADEMONT ZARAGOZA

RAQUEL MACHÍN Zaragoza

#### — Han sido los más rápidos en el mercado. ¿Tenían las ideas muy claras de lo que querían?

— El mercado se mueve muy rápido y las cosas han ido saliendo. Quizá es que simplemente hemos sido los más rápidos en anunciar las cosas, pero todos los equipos están muy avanzados.

#### — ¿Qué valoración hace de la plantilla sobre el papel?

 Es una plantilla con recorrido, con físico, versátil, que va a ser muy divertida de entrenar y de ver jugar.
 Al menos esa es la idea.

#### — ¿En qué mejora con respecto a la de la temporada pasada?

- Siempre es difícil mejorar el año anterior porque es cierto que los éxitos que vamos cosechando hacen que se revalorice tanto la plantilla que es complicado mantener a todas las jugadoras. Todos los años nos reinventamos y este es uno más. Siempre se intenta dar ese pasito adelante. Si mejora a la del año pasado es algo que ya se verá. Quizá esa versatilidad hace que podamos cubrir esas bajas importantes que hemos tenido y que son muy difíciles de cubrir, casi imposibles de reemplazar, y se da un poco de vuelta al tema táctico, al estilo de juego, dando importancia a la versatilidad de las jugadoras. Ganamos en ciertos aspectos físicos, puede que no de altura en las exteriores, pero sí en fondo físico, fuerza, versatilidad, y eso creo que es un pasito adelante. Luego hay muchos factores que pueden llevarle a ser un equipo de nivel muy similar al del año pasado.

#### — ¿Alguna de las nuevas incorporaciones puede sorprender?

— Somos un equipo que tiene que buscar ese perfil que quizá no llame la atención a otros equipos y nos haga competir al máximo nivel. Hay jugadoras que deben ilusionar a la gradacomo Mima, como Pueyo, son jugadoras con mucho potencial que no se ha visto en la Liga. A mí es un factor que me motiva mucho, poder entrenar a estas jugadoras con ese potencial, con ese talento, que quizá el público no conoce tanto y que está por explotar.

#### — ¿Cómo se pueden suplir las ausencias de Vega y de Leo?

— Es imposible. Sobre todo Vega y de Leo, por unas cosas o por otras, son jugadoras imposibles de reemplazar, entonces creo que cuanto antes nos olvidemos de buscarles el reemplazo, más nos gustará el equipo que tenemos este año. No podemos centramos en buscar un reemplazo que no existe para Vega, con



Carlos Cantero guiña un ojo tras superar la eliminatoria de cuartos de final ante el Estudiantes.

#### CARLOS CANTERO

#### Entrenador del Casademont Zaragoza

El madrileño afronta su cuarta temporada al frente del equipo femenino con la obligación de volverse a reinventar tras perder a dos puntales como Vega y Fiebich pero se muestra optimista con la plantilla que ha conformado

## «Vamos a tener un equipo más rápido, más intenso, mejor en defensa»

todo lo que era Vega, ni el de Leo, que económicamente no es posible y no lo hay. Entonces se busca otra forma de equipo sin contar con esas piezas que, sin embargo, intentamos mejorar. En mi caso me duele también la baja de Gulbe, que es una jugadora con la que sí contábamos al principio pero que al final fue difícil de renovar y se han buscado otros perfiles similares a ella y las jugadoras que vienen como Nystrom y Mawuli son jugadores con experiencia y

motivantes para entrenar. La verdad es que me gustan esos recambios.

#### - ¿Mariona y Oma, capitanas?

— Sí, serán unas capitanas diferentes a lo que era Vega. Mariona funciona porque es Mariona, no porque va a hacer lo de Vega. Les voy a pedir a las jugadoras que sigan siendo ellas mismas, que Mariona siga siendo Mariona y Oma siga siendo Oma. Vega desde la distancia nos dará ánimos y fuerzas pero el equipo en ese aspecto no será el mismo. Pero eso es entendible, lo sabemos todos y estamos preparados para dar ese siguiente paso en el proyecto una vez este tipo de jugadoras ya no están en él.

#### — ¿Cuándo estará disponible Helena Oma?

 Por ahora vamos siguiendo plazos. Tiene que estar tranquila, la plantilla es larga y en el exterior tenemos jugadoras capaces de ocupar esa posición para que ella se recupere tranquila y bien que es lo importante. Es pronto para decir si vamos en buen camino o lentos. Estamos preparados para si vamos lentos actuar, si vamos bien contar con ella. Lo importante es que se recupere bien y vuelva en plenas condiciones.

Jaime Galindo

#### — ¿Qué supone el regreso de Gatling?

- Con Christelle estaba muy contento pero no somos un equipo que nos podamos permitir que una poste titular tenga esos problemas de rodilla y no esté al 100% cada partido e incluso restringir partidos y entrenamientos. Para el juego que me gusta es importante contar con bases de calidad, la dupla que tenemos me gusta mucho, y luego un juego interior dominante que ayude a Nerea a seguir creciendo. Contando con esa pareja de bases y de cincos mejoramos un poco el año anterior. Vuelve una jugadora que si la define una palabra es dominante y para mí es muy importante contar con una jugadora así.

#### — ¿Por qué han decidido contar con cuatro pívots?

- Hablaba antes de la versatilidad, estamos contando jugadoras para un único puesto y perfectamente podemos tener un juego con dos postes como pueden ser Melisa y Gatling o Nerea y jugar con cuatro pequeñas con Nystrom, Mawuli e incluso Atkinson al cuatro. Hemos planteado una estructura de juego dando importancia a esa versatilidad. Melisa puede hacer el cuatro y el cinco por su altura, tenemos dos cincos, Nystrom y Mawuli al cuatro e, incluso, jugar con cuatro pequeñas. No creo que haya ningún problema con eso, al revés, puede ser un equipo que juegue a otra velocidad.

#### — ¿Será un año importante para la evolución de Nerea Hermosa?

— Sí, el año pasado Nerea iba en una progresión muy buena pero le afectó mucho el hecho de que Diallo no pudiera completar todos los entrenamientos porque no es lo mismo entrenar el uno contra uno con una jugadora como Diallo que contra Serena. Ahora contar con una poste como Gatling a su lado va a contribuir mucho a su crecimiento y a que su evolución sea positiva. Ya va a ser un año más de experiencia y tiene que dar un paso adelante tanto ella como otras jugadoras jóvenes como Pueyo.

#### — Por lo que dice, ¿veremos un Casademont diferente en su juego?

— Sí, evidentemente hemos tenido que olvidarnos de jugadoras muy importantes para tener que hacer otro tipo de juego con el perfil que hemos podido fichar, que son jugadoras muy buenas. Pero hay que

Deportes | 41 el Periódico de Aragón Miércoles, 12 de junio de 2024

adaptar el juego a lo que tenemos. Desde el staff técnico también tenemos que tener esa versatilidad para aprovechar los puntos fuertes que tenemos.

#### Conociéndole, la defensa seguirá siendo innegociable.

 Exacto, ese creo que es uno de los puntos en el que mejoramos porque vamos a tener un equipo más rápido, más intenso. Cambiamos una alero que era la máxima reboteadora como Leo por una cinco dominante, entonces este año los rebotes más que las exteriores los cogerán las interiores ayudadas por las exteriores, tenemos bases altas y al final en defensa vamos a ser más intensas, vamos a apretar más, tendremos mejor defensa del uno contra uno, del pick and roll, una poste dentro que nos va a tapar los espacios muy bien. Creo que mejoramos defensivamente como equipo. Siempre intentamos sumar en ese aspecto porque cuando defiendes bien, atacas mejor.

#### - Cada temporada han ido mejorando un poco más la anterior en todas las competiciones, ¿cuál es el desafío para la próxima?

- El objetivo ha llegado un punto que es mantener lo que estamos haciendo. Si llega algún título pues estupendo, si podemos llegar a finales mejor, si podemos estar compitiendo por estar en los puestos de arriba fantástico, tener derecho a ser cabezas de serie en la Copa y en el playoff, en Europa a competir e intentar sacar los máximos partidos posibles. Ser un equipo muy duro de batir en el Felipe. El objetivo creo que debe ser mantenernos, estamos lejos de poder hacer un equipo con el presupuesto de un Valencia para poder hablar de que tenemos que ganar un título pero sabemos lo que es el éxito de estar siempre arriba y es un poco lo que hemos construido los últimos años y queremos conservar este.

#### Otro objetivo será mantener enganchada a la afición.

 Ese es y será siempre el objetivo principal. Una cosa es el tema deportivo y otra el tema social que, en nuestro caso, prioriza sobre el deportivo. Si mantenemos o superamos como hacemos cada año esa afluencia de público significa que las cosas van bien. Ganar será un objetivo secundario que dependerá de la unión con la grada, de que la gente disfrute y quiera venir los miércoles, los domingos, y si vienen será porque lo estamos haciendo bien. ■

## Lescano e Iglesias dirigirán la cantera del Casademont

El 'Bicho', el jugador que más veces ha vestido la camiseta del club, coordinará los equipos masculinos y el técnico aragonés hará lo propio con los femeninos

**GUILLERMO BURGOS CINTO** Zaragoza

El Casademont Zaragoza anunció este lunes dos regresos a la disciplina de Basket Zaragoza, el de Matías Lescano y Carlos Iglesias. El primero de ellos, el mítico jugador argentino apodado el 'Bicho', lo hará como coordinador de la cantera masculina, mientras que Iglesias se encargará de la sección femenina del club.

Matías Lescano regresa a Zaragoza después de 7 temporadas, dos ascensos y un MVP en la Copa Príncipe conseguida en la temporada 2003-2004: «En primer lugar, agradecer a Reynaldo (Benito) y José (Artigas) por haber pensado en mí y darme esta oportunidad. No me quiero olvidar de Stadium Casablanca porque sé que, sin estos dos años, esto no habría sido posible», agradece el argentino en la nota de prensa el club.

Este significa un paso más después de regresar a casa en 2018 para empezar a formarse como entrenador: «Desde que el club contactó conmigo llevo unos días con muchísimos sentimienArchivo El Periódico de Aragón

Matías Lescano.

tos a flor de piel. Vuelvo a casa, es una sensación única. Tengo mu- gón, pero como siempre lo haré cha ilusión por comenzar esta etapa que siento que llega en el mejor momento. Muy contento porque se dio de la mejor manera: sencilla, natural, sin forzar nada», cuenta Lescano.

El argentino vive esto como un gran reto al que se entregará al máximo: «Sé que tengo por delante un reto y una responsabilidad muy grande que es, ni más ni menos, que estar al cargo de la coordinación de la cantera masArchivo El Periódico de Aragón



Carlos Iglesias.

culina del club insignia de Araentregándome al 110%. Tengo muchas ganas de empezar este nuevo ciclo con la ilusión de hacerlo muy bien», afirma.

Mientras, Carlos Iglesias vive su tercera etapa en el club. Fue uno de los encargados de llevar al Casademont Femenino al lugar en el que está, dirigiendo al equipo en la temporada 2020-2021. Tras ello, comenzó a ser entrenador de cantera, afrontando ahora el reto de la coordinación de la

cantera femenina: «Soy y he sido siempre un entrenador muy vinculado a la cantera, dentro del baloncesto, es verdaderamente lo que más me apasiona. Es en lo que más tiempo he invertido y lo que siempre me ha proporcionado mayores satisfacciones», explica en el comunicado del Casademont.

Sobre todo, Iglesias se encuentra lleno de ilusión por poder afrontar este reto con la sección femenina, en unos años en la que ha crecido exponencialmente: «Este proyecto de cantera y la coordinación en su parte femenina, es todo un reto muy motivante. Ilusión y ganas para afrontar una responsabilidad que, con la dimensión que ha cogido el baloncesto femenino, todo es aún más relevante. Muchas ganas de trabajar por la cantera, por el club y por el baloncesto femenino de nuestra tierra», sentencia.

Matías Lescano y Carlos Iglesias ocupan el puesto que dejó hace apenas unos días Santi Pérez, anterior coordinador desde 2018 de la cantera rojilla, que puso rumbo a Turquía para ser el segundo entrenador de Víctor Lapeña. ■

ACB Photo

## El escolta AJ Slaughter firmará dos temporadas en Zaragoza

Porfirio Fisac ha sido clave para conseguir la incorporación del jugador, que tenía dos años de contrato con el Gran Canaria

R. MACHÍN Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con el escolta estadounidense AJ Slaughter para que se convierta en nuevo jugador del club aragonés las dos próximas temporadas. Su contrato expiraba el próximo 30 de junio pero el Gran Canaria, su equipo los últimos cuatro años, había ejecutado una cláusula unilateral de renovación por dos años más porque contaba con él en su nuevo proyecto. Sin embargo,

Slaughter ha decidido aceptar la oferta del Casademont Zaragoza, también por dos años, pero mejor económicamente.

No obstante, la ficha no ha sido el único factor que ha motivado al escolta con pasaporte polaco a dejar la que ha sido su casa las cuatro últimas temporadas. Volver a trabajar con Porfirio Fisac, con quien aterrizó en la isla y destacó en las dos temporadas que el segoviano dirigió al equipo claretiano, ha sido clave para que Slaughter decida unirse al proyecto del Casademont Zaragoza. Fisac ha sido clave en esta operación, tanto

apostando por un jugador de su total agrado y confianza como convenciendo al propio escolta para aceptar el cambio.

Slaughter, que cumplirá 37 años en agosto, ha sido un jugador clave en el Gran Canaria estos cuatro cursos, además de uno de los más queridos por la afición. Por eso la entidad insular pretendía seguir contando con él. Es más, unos meses atrás la idea del club amarillo era juntar a Slaughter y Yusta en su plantilla para la nueva campaña.

Siete jugadores de la pasada campaña tienen contrato en vigor:



AJ Slaughter, en la foto oficial.

Bell-Haynes, Yusta, Cuevas, Langarita, González, Mencía y Sulejmanovic. Pendiente de la decisión final de Bell-Haynes, que tiene hasta el día 30 para ejecutar la salida, solo se ha hecho oficial la incorporación de Jilson Bango también por tres temporadas. También tiene un acuerdo con Joaquín Rodríguez. ■

#### Las series

#### Sobreviviendo a la Segunda Guerra Mundial

Adaptación en forma de miniserie del popular libro de Anthony Doerr, éxito de ventas y ganador del Premio Pulitzer. La conmovedora odisea de Marie-Laure (Nell Sutton), una adolescente francesa ciega, y su padre, Daniel LeBlanc (Mark Ruffalo). Huyen desde la ocupada París, portando consigo un diamante legendario que es muy importante que no caiga en manos de los nazis. Son perseguidos por un despiadado agente de la Gestapo, decidido a apoderarse de la valiosa gema para sus os-curos propósitos. En su búsqueda de un refugio, encuentran la protección del tío Etienne (Hugh Laurie), un hombre huraño y enigmático que trabaja para la Resistencia.



#### Presunto inocente

Estados Unidos, 2024 Thriller. Drama Apple TV+ 50 min. (T1. 8 cap.)

#### Thriller político con Jake Gyllenhaal

Basada en la novela homónima de Scott Turow, esta miniserie está protagonizada por Jake Gyllenhaal en el papel del fiscal jefe adjunto Rusty Sabich. El libro, superventas del New York Times, ya fue llevado al cine en 1990 con Harrison Ford como protagonista y Alan J. Pakula como director. La serie, creada por David E. Kelley y el productor ejecutivo J.J. Abrams, transporta a los espectadores por un apasionante viaje a la investigación de un terrible asesinato que conmociona a la oficina del fiscal de Chicago cuando uno de sus miembros se convierte en el sospechoso del crimen. En ella se exploran temas como la obsesión, el sexo, la política y los límites del amor.

(T1. 4 cap.)

#### Un original drama sobrenatural español

Creada por Daniel Écija y protagonizada por Álex Gonzá-lez, Marta Hazas, Gabriel Guevara y Denisse Peña, nos presenta a Gabriela, quien a los pocos días de mudarse a una nueva casa con su familia descubre bajo el suelo de su despensa una veta de un mineral desconocido. Al tocarlo, produce en ella un extraño e inquietante fenómeno: ve fragmentos del futuro y, en uno de ellos, la muerte de su hija Emma. Tras constatar que estos episodios no son fruto de un desequilibrio mental o físico, Gaby comenzará a luchar para cambiar el futuro de su hija con la ayuda de Andrés, un inspector de policía que ha vivido una experiencia similar a la suya.



#### Comedia ambientada Colegio Abbott en el mundo educativo



Tercera temporada de esta comedia ambientada en un lugar de trabajo que sigue a un grupo de profesores llenos de vocación en su día a día mientras intentan lidiar con las limitaciones que les impone el sistema de educación pública de Filadelfia. En formato de falso documental, muestra cómo, pese a todos los obstáculos que se les ponen por delan-te, no tiran la toalla a la hora de intentar que sus alumnos logren el éxito en la vida. Aunque a estos increíbles trabajadores les paguen poco y algunas cosas les vengan grandes, adoran su trabajo, pese a los recortes y la escasa predisposición del distrito escolar por mejorar la educación de los niños.

#### Nuevo programa

LaSexta estrena esta noche el formato con Jalis de la Serna y el 'youtuber' Zazza el italiano.

## 'Apatrullando', la cara B de los más populares destinos

**EL PERIÓDICO** Madrid

LaSexta estrena hoy, a las 22.30 horas, Apatrullando. Tras el especial grabado y emitido en Navidad, el reportero de laSexta Jalis de la Serna y el popular youtuber Zazza el italiano vuelven y lo hacen con una nueva misión: apatrullar juntos las calles de algunas de las ciudades más icónicas y de plena actualidad, de cara al vera-

En Apatrullando, el espectador descubrirá las luces y las sombras de Marbella, Ibiza, Benidorm, Madrid, Barcelona, Bilbao y París. Los dos reporteros se adentrarán en las calles de dichas ciudades para mostrar la cara más reconocible de esos lugares, pero también en la parte menos visible y más desconocida de cada una de esas localidades. Lo harán con su particular forma de narrar todo lo que viven, uniendo lo mejor del reporterismo clásico con la frescura de los nuevos creadores de contenido.

Jalis de la Serna es un reconocido y experimentado periodista, presentador de laSexta, que conoce muy bien terrenos hostiles y complicados como a los que se ha tenido que enfrentar en Apatrullando la Navidad. Cuenta con una amplia trayectoria en Atresmedia, donde ha conducido formatos como Encarcelados, En tierra hostil o Enviado especial.

Estará acompañado de Zazza el italiano. Este es un youtuber mundialmente conocido que saltó a la fama por sus vídeos grabados en los barrios más peligrosos del mundo, mostrando en primera persona cómo viven sus habitantes y relatando todo lo que sucede allí, una narración que pocas veces se ha visto en medios de comunicación. En Youtube cuenta con más de 1,6 millones de suscriptores mientras que en TikTok ya supera los e 869.000. ■

#### Las películas recomendadas

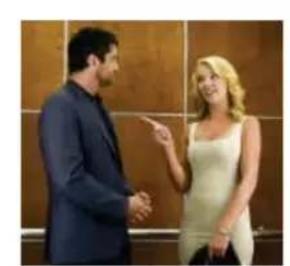

Comedia de 2009 dirigida por Robert Luketic.

#### La cruda realidad 22.00 horas. C. HOLLYWOOD

De Robert Luketic. Con Katherine Heigl, Gerard Butler, Bree Turner, Eric Winter, Nick Searcy, Jesse D. Goins. EEUU, 2009. Comedia, 96 minutos ▶Abby, romántica productora de un

programa de televisión, desea, sin conseguirlo, encontrar el amor de su vida. Mike, un intrépido periodista, intenta demostrarle que lo que busca no vale tanto.



D.J. Caruso dirige este película de suspense de 2008.

#### La conspiración del pánico 22.15 horas. BE MAD

De D.J. Caruso. Con Shia LaBeouf, Michelle Monaghan. EEUU-Alemania, 2008. Suspense, 118 minutos

▶ Jerry Shaw y Rachel Holloman son dos desconocidos que se encuentran por culpa de una misteriosa llamada de teléfono de una mujer a la que no conocen. Amenazando sus vidas y a sus familias, esta consigue que Rachel y Jerry se metan en situaciones cada vez más peligrosas, y utiliza la tecnología de la vida cotidiana para seguir todos y cada uno de sus movimientos.

#### La 1

08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.

Con Jaime Cantizano.

14.00 Informativo territorial 14.10 Ahora o nunca. Con Mònica López.

15.00 Telediario 1.

Con Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa.

18.30 El cazador stars. Con Gorka Rodriquez.

19.30 El cazador. Con Rodrigo Vázquez. 20.30 Agui la Tierra.

Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo. 21.55 4 estrellas.

Madre no hay más que una. 22.50 Lazos de sangre.

40 años sin Paguirri.

Con Jordi González. 00.00 Lazos de sangre: el debate. Con Jordi González

01.30 Lazos de sangre. La saga de Pepa Flores.

#### La 2

09.30 Agui hay trabajo.

09.55 La aventura del saber. 10.55 Documenta2 Dia cero.

11.45 Culturas 2. Con Tània Sarrias, Invitada: Maria Sanchez, poeta y

veterinaria. 12.10 Mañanas de cine. Bombarderos B-52.

13.55 Viajar en tren. 14.50 Las rutas Capone.

La Vera y El Casar. Con Roberto Capone. 15.45 Saber y ganar.

Con Jordi Hurtado. 16.25 Grandes documentales.

18.10 Documenta2. 19.05 El Paraíso de las Señoras.

20.25 La 2 express.

20.30 Diario de un nómada. Las huellas de Gengis Khan. Burocracia interminable y Recuperando La Gorda.

21.30 Cifras y letras. Con Aitor Albizua.

22.00 Documaster. 00.55 En portada.

Mi hijo no ve porno.

#### Antena 3

08.55 Espejo público. Con Susanna Griso

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Matias Prats y Mónica Carrillo.

15.30 Deportes. 15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad.

17.00 Pecado original. 18.00 Y ahora Sonsoles.

Con Sonsoles Ónega. 20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Invitada: Victoria Abril, actriz.

22.45 El 1%. Con Arturo Valls.

00.30 El círculo de los famosos. Con Juanra Bonet

#### Cuatro

08.15 Alerta Cobra.

Totalmente indoloro. 09.15 25 palabras.

Con Christian Galvez. 10.20 El concurso del año. Con Dani Martinez.

11.30 En boca de todos. Con Nacho Abad.

14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago. 14.55 ElDesmargue Cuatro. Con Manu Carreño.

15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira. Con Risto Mejide.

18.30 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo y Verónica Dulanto.

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada y Mónica Sanz.

20.40 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reves.

Con Jon Sistiaga.

22.30 LA SEXTA 'Apatrullando'

En pleno centro

histórico de Madrid,

Barcelona y Bilbao, hay tres

barrios singulares y únicos,

pero también conflictivos:

Lavapiés, El Raval y San

Francisco.

20.55 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 Otro enfoque. La machosfera.

00.30 Callejeros.

#### Tele 5

08.55 La mirada critica. Con Ana Terradillos

10.30 Vamos a ver.

Con Joaquin Prat. 15.00 Informativos Telecinco. Con Isabel Jiménez y Angeles Blanco.

15.30 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada.

15.40 El tiempo. 15.50 Así es la vida.

Con Sandra Barneda y César Muñoz

17.00 TardeAR. Con Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi

21.00 Informativos Telecinco.

Con Carlos Franganillo. 21.35 ElDesmarque Telecinco.

Con Matías Prats Chacón. 21.45 El tiempo.

21.50 Supervivientes: Última hora.

Con Laura Madrueño. 22.50 El marqués.

00.15 La verdad de Los Galindos. Con Verónica Dulanto.

02.00 Casino Gran Madrid Online Show.

#### La Sexta

09.00 Aruser@s.

Con Alfonso Arús. 11.00 Al rojo vivo.

Con Antonio García Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 1<sup>a</sup> edición. Con Helena Resano.

15.15 Jugones.

Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.

Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde. Con Iñaki López y Cristina

Pardo. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.

21.00 La Sexta Clave. Con Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y

Sandra Sabatés. 22.30 Apatrullando. El centro. Con Jalis de la Serna y

Zazza el italiano. 00.00 En tierra hostil.

22.50

TVE-1

'Lazos de sangre'

Se cumplen 40 años

de la muerte de Francisco

Rivera, más conocido como

Paquirri. Una tragedia que

cambió el mundo del toro

para siempre.



#### 22.50 TELE 5

'El marqués' La pista de don Alberto Carabias, el administrador del marques en Sevilla, lleva a Onofre hasta Barcelona, donde encuentra un panorama desconcertante:

06.00 Cinexpress. 06.30 Pata negra. 07.20 Pata negra. 08.05 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.30 Cinexpress. 13.00 Colombo: Crimen en Malibú. 15.00 Los misterios de Murdoch, Explosión de silencio, La muerte del Doctor Ogden y En los muelles (I). 17.50 Los asesinatos de Midsomer. El consorcio y Email clave. 22.00 Cine con estrella: El emperador de Paris. 00.30 Cine: Un paseo para recordar. 02.25 10 Cómicos 10. 04.20 Pata negra. 05.10 Cinexpress.

Paramount Network

#### FDF

06.15 Love Shopping TV FDF. 06.45 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.05 Love Shopping TV FDF. 07.35 Los Serrano: ¿Tú te afeitas, Guille? 09.10 Aida. Emisión de tres episodios. 13.00 La que se avecina. 22.40 Cine: Escuadron Suicida. 00.55 La que se avecina: Una sugar baby, un filet muñón y un diógenes exprés. 02.40 The Game Show. 03.20 La que se avecina: Un bodorrio, un león desterrado y la revolución de los centollos, 04.50 El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.55 La que se avecina.

#### Neox

06.00 Minutos musicales. 06.15 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.00 El principe de Bel Air. Emisión de cinco episodios. 12.20 Los Simpson. 15.50 The Big Bang Theory. 18.30 El joven Sheldon. 20.20 Chicago P.D. Centro de misos. El peso de la verdad, Violencia doméstica, Antes de la caida, Limites, Infection (III) y El guardián de mi hermano. 02.20 Jokerbet: ¡damos juego! 03.00 The Game Show. Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero, Aitor Fernández. 03.45 Minutos musicales.

#### DMAX

14.28 Expedición al pasado. Héroes perdidos de la Segunda Guerra Mundial y En busca de los pilotos perdidos de la Segunda Guerra Mundial. 16.08 La fiebre del oro. 17.48 Cazadores de gemas. Está que arde y Máquina Mayhem. 19.38 Chapa y pintura. Heavy Metal y El C10 Bitching. 21.30 ¿Cómo lo hacen? Prisión Ryker Island y mermelada 22.30 Robos históricos con Pierce Brosnan. 23.27 Fugas históricas con Morgan Freeman. 00.24 Bases secretas nazis. Emisión de dos episodios.

#### Aragón TV

07.30 El campo es nuestro. 08.00 Buenos días, Aragón. 10.00 La pera limonera. Con Daniel Yranzo. 10.30 Ahora y aqui. Con Nerea Resa y Blanca Liso.

11.00 Aquí y ahora. Con Miriam Sánchez.

13.10 Atrapame si puedes. Con Iñaki Urrutia. 14.00 Aragon noticias 1. Con Noemi Núñez y Ana

Laiglesia. 15.10 El campo es nuestro.

15.50 Cine.

El justiciero de Kansas. 17.30 Cherif.

18.25 Conexión Aragón. Con Vanesa Pérez. 20.30 Aragón noticias 2. Con Mirtha Orallo y Jacobo

Fiebre del viernes noche.

Fernández. 21.45 Cine.

El diario de Bridget Jones. 23.25 La mirilla.

Con Carmen GiL 01.00 Agua. Agua que mueve el mundo.

01.50 Ahora y aqui.

02.15 Aqui y ahora.



15.50 'El justiciero de Kansas' Un general sin escrúpulos espera disparar las hostilidades entre indios y colonos.



'El diario de **Bridget Jones**' Bridget Jones es una treinteañera de la ciudad de Londres que trabaja en una editorial.

#### Clan TV

12.31 Pat. el perro. 12.46 Tara Duncan. 13.10 Los Pitufos. 13.33 Héroes a medias. 13.44 Ollie v los monstruos. 14.06 Una casa de locos. 14.28 Bob Esponja. 15.56 Danger force, 16.18 Henry Danger. 16.40 Las Hathaways entre fantasmas. 17.02 Peppa Pig. 17.07 Hello Kitty, super style! 17.30 Gigantosaurus. 17.42 La Patrulla Canina. 18.05 Petronix. 18.17 La casa de muñecas de Gabby. 18.40 Vera y el reino del arcoiris. 19.02 Los Pitufos. 19.26 Tara Duncan. 19.49 Héroes a medias.

#### **Disney Channel**

09.35 Hamster & Gretel. 10.25 Los Green en la gran ciudad. 11.35 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 12.25 Hailey, ¡a por todas! 12.50 Los Green en la gran ciudad. 13.40 Bluey. 15.05 Marvel Spidey y su superequipo. 15.35 Los Green en la gran ciudad. 16.30 SuperKitties. 17.00 Bluey. 17.30 Rainbow High Shorts, 17.40 Marvel Spidey y su superequipo. 18.10 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 19.10 Hamster & Gretel. 20.05 Kiff. 20.35 Bluey. 21.35 Los Green en la gran ciudad.

#### Boing

10.03 Bugs Bunny: ¡manos a la obra! 10.29 El asombroso mundo de Gumball. 11.11 Jade Armor. 11.36 El valiente principe Ivandoe. 12.01 El asombroso mundo de Gumball. 12.27 Somos ositos. 12.54 La casa de los retos. Presentador: David Moreno, 13,29 Looney Tunes Cartoons. 14.14 Doraemon, el gato cósmico. 16.10 Teen Titans Go. 17.08 Looney Tunes Cartoons. 17.38 Doraemon, el gato cósmico. 18.35 Horizontes Pokémon. 18.55 Batwheels. 19.14 Jellystone! 19.44 Looney Tunes Cartoons.

#### Nickelodeon

**09.14** Equipo Danger. **10.00** Los Thunderman. 11.16 Henry Danger. 12.27 Equipo Danger. 13.17 Los Thunderman, 14.30 Henry Danger, 15.18 Los Casagrande. 15.55 Bob Esponja. 16.34 Zokie de Planeta Ruby. 16.59 Una casa de locos. 18.38 Una verdadera casa de locos. 19.25 Equipo Danger. 19.49 Los Thunderman. 20.39 Henry Danger. 21.26 Equipo Danger. 21.50 Los Thunderman. 22.41 Una verdadera casa de locos. 23.27 Henry Danger. 00.13 Victorious. Emisión de dos episodios.

#### Las audiencias

#### La final de 'MasterChef' lidera la noche del lunes

El talent culinario firmó un 15,1% y más de un millón de espectadores, mientras que 'Factor X' solo convencía a 399.000 televidentes, con un 5.5% de cuota de pantalla.



#### **ESPAÑA** Miles de espectadores A3 Noticias 1 2.226 A3 2.077 Noticias 2 A3 El hormiguero 1.909 A3 Deportes 2 1.669 La ruleta de la suerte 1.644

| Miles de      | Miles de espectadores                                   |  |
|---------------|---------------------------------------------------------|--|
| Noticias 2    | 106                                                     |  |
| Deportes 2    | 91                                                      |  |
| Noticias 1    | 88                                                      |  |
| El hormiguero | 82                                                      |  |
| Noticias 1    | 70                                                      |  |
|               | Noticias 2<br>Deportes 2<br>Noticias 1<br>El hormiguero |  |

#### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España **14,5%** 13,9%

En Aragón

lunes, 10 de junio

10,2%

11,8% 11,3%

5 9,4%

MIÉRCOLES, 12 DE JUNIO Prensa Diaria Aragonesa, SAU, Zaragoza, 1998. Todos los derechos reservados. Prensa Diaria Aragonesa, SAU, se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de El Periódico de Aragón, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.

Sucede con Andrea Camilleri como con otros autores de novela negra, a los que el personaje principal de sus series se les acabó «comiendo».

Le sucedió a Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y le ha ocurrido a Camilleri con el comisario Montalbano.

Pero hay otros Camilleri a los que incluso el lector más suyo debería conocer, pues saldrá ganando y mucho. En particular, si se anima con La guerra privada de Samuele (Salamandra), un conjunto de cuentos recién aparecido en castellano en los que el maestro siciliano brilla a gran altura.

#### La verdadera Sicilia



SALA DE MÁQUINAS JUAN BOLEA

El relato que da título al volumen evoca el terrible trato recibido por los judíos durante la dictadura fascista de Mussolini. Es, como los restantes, bastante largo, de unas cuarenta páginas. Excede bastante, por tanto, a lo que entenderíamos por la distancia natural del relato corto; pero tampoco llega a ser una novela, ni siquiera una novela corta, quedándose en un terreno intermedio o tierra de nadie que complica su publicación, al no resultar comercialmente rentable desde el punto de vista editorial. Por ello, hay que esperar a que los grandes autores hayan vendido la mayor parte de su obra, para ir

complementándola con este tipo de piezas.

Que no sólo no son secundarias, sino entre las que, en este caso, podemos encontrar al mejor Camilleri. Capaz, como de costumbre, de trasladarnos a Vigàta, uno de sus habituales escenarios literarios, pero no para plantear delitos o resolver crímenes, sino para conocer mucho mejor a sus habitantes.

A los pescadores sicilianos, por ejemplo. Ellos pueblan el último de los relatos, *Las cuatro Navidades de Tridicini*. La conmovedora historia de un humilde pescador capaz de desafiar las iras y misterios del mar sin pedir nada a cambio, más allá de un humilde sustento para su familia o una maravillosa concha como regalo para su mujer. La forma de vivir de esos pescadores, su manera de entender la vida, el destino, el mar, la alegría o el amor nos asombra por su lucidez, claridad y precisión, tal como si el autor hubiese aprendido a lanzar las redes con ellos. Pero igualmente Camillerí sabe meterse «dentro» de profesores y curas, de gendarmes y muchachas en flor, de ingenieros y jueces sicilianos, en un gran «fresco literario» de su tierra que merece la pena leer. ■

#### Limón & vinagre

### Marine Le Pen

LÍDER DEL REAGRUPAMIENTO NACIONAL

«¡Marina, el pan!». Esta exclamación, que en España todavía gritan
algunos señores que están acostumbrados a que su santa les sirva
la mesa sin que ellos muevan el trasero de la silla, en francés se pronuncia Marine Le Pen, y sirve para
que muevan el trasero de su silla la
mayoría de políticos del país vecino, empezando por el primero,
Emmanuel Macron, que se ha visto
obligado a convocar elecciones legislativas a finales de este mismo
mes.

Aunque no sean elecciones presidenciales, el propio Macron empieza a notar un ligero temblor en su silla. Marine Le Pen ha ganado las elecciones con un tercio de los votos emitidos. Lo que Michel Houellebecq escribió hace años en su-excelente, por otra parte-novela de política-ficción Sumisión acaba de ocurrir, si bien en las elecciones europeas y no en las presidenciales como sucede en el libro. E igual que en el libro, ahí están, como explicaciones a lo sucedido, el islamismo, la inmigración, los recortes y la ceguera de los partidos tradicionales. El terremoto acaba de empezar.

#### Mirada puesta en el Elíseo

Cierto que Marine Le Pen no se presentaba a las elecciones europeas, pero su espíritu ahí estaba. No se presentaba porque su mirada está puesta en el Elíseo, y además debió de observar con el otro ojo al sur, donde según cuentan se halla España, y se dio cuenta de que a Europa va Irene Montero después de dejar su partido hecho unos zorros. \*



POR ALBERT SOLER

## La izquierda debería leer a Houellebecq

Andre Pain / Efe



Marine Le Pen, en un acto electoral el pasado 2 de junio en París.

«¡Sacrebleu!», se dijo, «¡a Europa van las fracasadas!», así que se quedó en Francia, donde la baguette, o sea el pan, es toda una institución y no falta en ninguna mesa.

Hija de Jean-Marie Le Pen, fundador del Frente Nacional, ha logrado resultados que su padre ni siquiera se atrevió a soñar. El éxito en las europeas confirma lo que Reagrupamiento Nacional venía obteniendo en las elecciones francesas, y la misma noche del domingo, poco después de que Macron anunciara la disolución de la cámara legislativa, afirmó estar «preparada para asumir el poder». Lo asegura ella y parecen creerlo buena parte de los ciudadanos franceses, según se desprende de las votaciones. No así buena parte de los españoles, que, como de costumbre, acusan a los franceses de no saber votar, igual que a los italianos, alemanes, holandeses, austríacos y a todos los que votan demasiado a la derecha, o sea, que no votan lo que esos españoles quisieran que votaran.

Existe una curiosa corriente española – no se conoce en ningún otro país, por fortuna para estos – que consiste en calificar de «populista» el voto en los demás países, pero aquí repartimos pulseritas que dicen «Free Bego». Leyendo la prensa y oyendo a los politólogos de costumbre, uno llega a la conclusión de que el mundo debería votar siempre lo que algunos españoles quieren. Si el mundo se preguntara, con toda lógica «¿tan bien le ha ido y le va a España, que sus ciudadanos pueden enseñarnos a votar?», les responderíamos que no mucho, pero que nuestros políticos jamás mienten, solo cambian de opinión.

El auge de la extrema derecha está copando los medios de comunicación en toda Europa mucho menos que la caída de la izquierda, como si una cosa no tuviera relación con la otra. Le Pen, como todos sus socios europeos, recoge los frutos sembrados por una izquierda que renunció hace tiempo a las luchas sociales y las sustituyó por las identitarias. Por desgracia para esta izquierda, en los barrios obreros, en las familias de trabajadores y en las asociaciones de vecinos, las luchas identitarias no constan entre las prioridades. La izquierda actual está para ganar las elecciones en una facultad universitaria, pero para ganarlas en un país está Le Pen. La izquierda debería leer Sumisión.

Marine Le Pen no gusta fuera de Francia, como si eso a ella le importara un radis, que es como se dice rábano en francés. Es curioso que quienes sostienen la teoría, tan moderna ella, de que el mundo sería mucho mejor si gobernaran las mujeres, no parecen estar muy satisfechos de los éxitos de Le Pen en Francia, ni tampoco de Meloni en Italia. Se conoce que en esos casos hubieran preferido hombres, hay gente que nunca está contenta.

Ya que estamos a las puertas de las legislativas francesas, sería imperdonable finalizar sin recordar qué sucede en Sumisión, tras la victoria arrolladora de Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales: en la segunda se enfrenta al partido islamista. El Partido Socialista y los demás partidos tradicionales han quedado descabalgados de la lucha, así que se ven en la tesitura de pedir a sus votantes que apoyen o bien a Marine Le Pen o bien al candidato islamista. Optan por pedir el voto para este último. Y con éxito: impiden que la ultraderecha gobierne. Aunque sea a costa de convertir Francia en un Estado islámico.

